ADENTRO, EL QR PARA DONAR

# El anhelo del Vilela que se cruzó con la confianza de Santiago Maratea

El popular influencer estuvo en Rosario para impulsar la colecta destinada a construir una sala oncológica. **Página 6** 



LIGA PROFESIONAL

# Central fue muy liviano en Avellaneda y cayó frente a Independiente

El equipo muletto hizo un mal primer tiempo y el rojo marcó la diferencia. La reacción posterior no alcanzó. **Ovación** 



# LACAPITAL

Decano de la Prensa Argentina

Rosario, Domingo 18 de agosto de 2024 | lacapital.com.ar

ESTÁ INSTALADA Y NO ES SENCILLO PONERLE COTO

# Preocupación por la permanente violencia en el fútbol amateur

Las agresiones se han convertido en una triste constante tanto en las canchas de césped como en las de futsal. La dirigencia de los clubes reclama programas del Estado y pide el compromiso de los socios para resolver el problema. Página 3

DESBORDE

Las medidas disciplinarias no son suficientes



# Jockey volvió a gritar campeón

El equipo de Fisherton exhibió su tradicional espíritu de lucha para obtener por tercera vez en su rica historia rugbística el Regional del Litoral. En una dura final remontó un marcador adverso y superó a Crai por 26 a 18. Gran festejo. **Ovación** 

TIEMPOS DIFÍCILES

# Sexualidad: los problemas económicos se meten en la cama de los rosarinos

La sexóloga e influencer Bárbara García dialogó con La Capital sobre la incidencia que tiene la crisis en la vida sexual. "En la consulta los pacientes hablan como nunca de la falta de plata", contó. **Página 2** 

DELITO EN ALZA

# Cada vez hay más robos de teléfonos: cómo lograr que no sean una pesadilla

La sustracción del celular es uno de los temores dominantes en la vida moderna. Consejos para impedir el vaciamiento de cuentas y recobrar el control con celeridad. **Página 4** 

ANÁLISIS POLÍTICO

Milei, parado en el medio de dos mayorías opuestas





# En los últimos tres años se radicaron en Rosario 114 nuevas industrias

Se destinaron más de mil hectáreas para empresas y con el parque industrial se sumarán más. **Página 12** 

# Relaciones

Estos inconvenientes conspiran contra la posibilidad de relajarse y conectar con el otro

# Sexo: los problemas económicos se meten en la cama de los rosarinos

La especialista e influencer Bárbara García se refirió a la crisis en la sexualidad. "En la consulta, los pacientes hablan como nunca de la falta de plata", dijo

# Florencia O' Keeffe

florencia@lacapital.com.ar

"Todas las personas tienen derecho al goce", dice, a modo de presentación y en forma contundente la médica ginecóloga, especialista en sexualidad humana e influencer Bárbara García. Sin embargo, al igual que otros profesionales que abordan esta temática conoce el impacto negativo de los problemas económicos en las relaciones sexuales de los rosarinos de clase media: "Como nunca antes los pacientes hablan en la consulta de la falta de plata, de las preocupaciones por no poder llegar a fin de mes. Sin dudas la crisis se mete en los vínculos, el estrés, la ansiedad, el miedo. Todo eso va en contra de la posibilidad de relajarse y conectar con otra persona"

En diálogo con La Capital, la profesional, que trabaja en Rosario, hizo un análisis de la calidad de vida de la población en relación al sexo en estos momentos. Analizó cómo las presiones relacionadas a las dificultades económicas complican mucho más los encuentros íntimos v cómo siguen pesando los mandatos y el machismo a la hora del placer.

—El miércoles publicamos una nota sobre la caída de ventas de sildenafil, más conocido como Viagra, ¿creés que se debe al costo de los medicamentos o hav menos interés en tener relaciones sexuales?

-Sin dudas el costo de esos fármacos puede incidir en una disminución de la demanda pero también es cierto que las obras sociales lo reconocen. Es posible que los varones también se estén dando cuenta de que no siempre es necesario recurrir a drogas para poder pasarla bien sexualmente. Hay disfunciones eréctiles que tienen que ver con lo vascular y otras con el estrés y el sistema nervioso central desregulado.



"La sexualidad argentina es muy coitocentrista", sostuvo García.

Hago esta diferenciación porque hay mucho uso innecesario de medicamentos. La terapia sexual muchas veces logra que la persona se autorregule, que aprenda a conectar. El varón tiene un estereotipo de masculinidad fuerte v por eso muchas veces recurre a una pastilla que las primeras veces les funciona pero después no, porque el problema pasa por otro lado. Además, cuidado, porque tiene contraindicaciones. Hay veces en las que estas drogas son necesarias pero si no están bien indicadas, y con el seguimiento adecuado, la disfunción vuelve a aparecer. Así que lo mejor es consultar a los profesionales, siempre.

¿Esos problemas a la hora de tener relaciones sexuales están relacionados con el miedo, con

# la ansiedad, con las preocupaciones diarias?

-La sexualidad argentina es muy coitocentrista, eso por un lado. Entonces todo pasa por la penetración. Y si el cuerpo no está relajado, si se busca la legitimación de esa masculinidad solo por la erección, si no se recurre a otras prácticas como la estimulación previa de los muslos, el pecho, los testículos para luego tocar el pene, entonces no sale bien y la persona se frustra. Es real que en estos momentos tomarse el tiempo, pensar en el goce, es quizá más difícil.

¿Hay poca previa entonces? —Exacto. Si la estimulación sexual no es adecuada te ganan

los miedos, la ansiedad, la incapacidad de hablar. El placer también se aprende. Y vemos por ejemplo que el varón que consume películas XXX adelanta el porno al momento de la penetración. No hay un recorrido del mapa del placer. Entonces, cuando estás

"Es real que en estos momentos tomarse el tiempo, pensar en el goce, es quizá más

con otra persona tu cerebro toma lo sabido, lo conocido, se llena de frases: no voy a poder, soy el peor, no lo puedo creer, y eso va aún más en contra de lograr una erección. Es necesario reaprender la previa, trabajar en la masturbación, el autoconocimiento, porque esa previa puede ser el plato

fuerte tuyo y de tu compañero o compañera.

# ¿Se consulta más o menos que antes por problemas relacionados a la sexualidad?

-Hay más. De todas las edades y también jóvenes, que se animan más. Los nativos digitales, por ejemplo, ante algún tema googlean y terminan llegando al profesional. Yo tengo muchas personas (más mujeres que varones porque además soy ginecóloga) que llegan por comentarios de conocidos o amigos que me consultaron y tuvieron respuestas positivas. Obviamente hay generaciones, gente de más edad que se resiste más porque el problema es cambiar las masculinidades. Crecieron con eso de que el varón no llora, tenés que ser macho, me voy a curar solo... Entonces hay muchos hombres que van al médico por primera vez después de los 40 años, a un control de próstata, al que encima le tienen miedo. El sistema de salud tampoco ayuda porque en general no contiene sino que eyecta.

# -¿A qué te referís?

-A que mucha gente que va a una consulta con médicos de otras especialidades no encuentra ahí una pregunta sobre su vida sexual. El cardiólogo no te pregunta si sos sexualmente activo, si te testeaste últimamente para saber si tenés alguna infección de transmisión sexual (ITS), cómo estás en ese sentido. No pasa casi con ningún médico de los que la persona ve habitualmente. Cuando vo sea ministra del Goce (dice entre risas) voy a trabajar mucho en este sentido. Voy a cambiar el enfoque. A invitar a que cualquier especialidad pueda testear ITS, así como piden un hemograma. De esta manera vamos a perder el tabú y ocuparnos de la salud de forma integral.

# –¿La relación sexual se ve como una obligación?

- Muchas veces, cuando es una cosa muy hermosa.

#### -Entonces hay mucha gente que la pasa mal...

Sí. Vienen personas con años de frustraciones, de callar, y eso le pasa a mujeres y hombres. Porque las mujeres no se animan a decirle a su pareja lo que desean o a hablar de sexualidad. ¡Y el hombre menos! El silencio es tremendo y es muy doloroso. No se habla de placer ni de displacer. ¿Una buena? Es que veo que las nuevas generaciones están más abiertas. En Instagram (@docbarbaragarcia), por ejemplo, tenía un 80% de mujeres que me seguían. Eso va cambiando paulatinamente. Ya estoy en un 70/30. Las brechas se van moviendo y las personas no quieren adaptarse al malestar.

CIUDAD LA CAPITAL | Domingo 18 de agosto de 2024 | 3

# RECLAMAN POLÍTICAS ESTATALES



Dentro y fuera de la cancha, las agresiones son constantes.

# El fútbol amateur pide ayuda para luchar contra la violencia

Las agresiones, muchas veces generadas por los padres de los chicos que juegan, se repiten. La dirigencia de los clubes dice estar sola

Carina Bazzoni

cbazzoni@lacapital.com.ar LA CAPITAL

El club Atlético Libertad posteó esta semana en su cuenta de Instagram un pedido para que sus socios mantengan "una conducta eiemplar" durante los partidos en los que participan sus deportistas. El mensaje llegó después de que el club de Mendoza y Felipe Moré recibiera una multa de 180 mil pesos por los desmanes causados en un partido de futsal que terminó con una brutal pelea. Según advierten dirigentes, deportistas y árbitros estos episodios son frecuentes, incluso cuando se trate de torneos que involucran menores y adolescentes. También señalan que las medidas disciplinarias no alcanzan para garantizar la seguridad en los encuentros y reclaman programas del Estado para enfrentar la violencia.

"Jugadores, padres, madres, socios y allegados: nos dirigimos a ustedes para recordarles la importancia de mantener una conducta ejemplar durante los partidos en los que participa nuestro club. Lamentablemente, hemos recibido una multa por incidentes recientes, por lo que les pedimos encarecidamente que apoyen a nuestros equipos con respeto y deportividad", señala la publicación firmada por las autoridades del centenario club de zona oeste.

La sanción llegó después de que la 4ª división de futsal del club se enfrentara con 1º de Mayo, un encuentro duro del torneo de la Asociación Rosarina de Futbol. "Son partidos picantes, la gente se pone nerviosa, los jugadores pelean y los padres empiezan a agredir a los árbitros, a los técnicos o a los mismos jugadores, incluso aunque sean chicos", cuenta Gabriela Kaplan, presidenta de Libertad con más de quince años de socia del club.

Kaplan es una de las dirigentes de entidades deportivas que advierte que en los últimos tiempos y a medida que crece la conflictividad social, los episodios de violencia en los torneos se están incrementando. "En el futsal ya tuvimos reiterados llamados de atención, pero no es exclusivo del fútbol, pasa también en el básquet y en el vóley", señala y advierte que las agresiones se desatan en medio de partidos de los que participan niños y niñas de corta edad.

Además de mensajes en las redes sociales, en el club ya se intentaron varias reuniones para que sus socios se comprometan a encauzar estos problemas. En los últimos meses empezaron a sancionar a los jugadores que hayan tenido conductas inapropiadas en los torneos, impidiéndoles participar de los entrenamientos. Aun así, Kaplan reconoce que necesitan otras herramientas.

"Son partidos picantes, la gente se pone nerviosa, los jugadores pelean y los padres empiezan a agredir"

El del club Libertad no fue el único apercibimiento que se anunció esta semana en el Boletín Oficial de la Asociación Rosarina. También terminó mal el partido entre el futsal de primera de Regatas y Rowing, lo que mereció la sanción del club de zona norte por una multa equivalente al valor de 30 entradas a los partidos.

Estas sanciones a los clubes, la suspensión de jugadores e incluso declarar los premios de los torneos desiertos son distintas estrategias con las que las autoridades de la liga más popular de la ciudad buscan prevenir y sancionar la violencia que se desata en torno a los encuentros deportivos.

Para el presidente de la Rosarina, Mario Gianmaría, los insultos, agresiones y peleas que empañan los encuentros deportivos guardan una relación íntima con la violencia que atraviesa a la sociedad. "No es una violencia sistemática, continua, sino que se trata de episodios violentos como sucede en todos los ámbitos sociales", la describe y dice que, justamente, es esa característica la que la hace más difícil de evitar.

Hace 21 años, la liga creó un consejo permanente de prevención y sanción de la violencia deportiva. Ese tribunal interviene cuando surgen transgresiones que no están contempladas en el régimen de disciplina que se utiliza en los torneos amateur de futbol de todo el país. "Lo que se necesitaba era adaptar las faltas y las transgresiones a la realidad de nuestros clubes para asegurar el desarrollo de las competencias", explica.

Así surgió el mecanismo de sanciones, multas y suspensiones a los clubes involucrados en episodios violentos. En la liga aseguran que no existen estadísticas sobre la cantidad de estas medidas disciplinarias que se aplican por semana, pero advierten que son una ínfima proporción de los 850 partidos que se juegan cada sábado y domingo, incluyendo las competencias de futbol campo. futsal, infantil v femenino. "Con esta cantidad de encuentros es difícil que no hava hechos que rompan la normalidad", afirma Gianmaría y repite que, aun así, son "aislados"

# Sanciones inéditas

El torneo de primera de la Asociación Rosarina de Fútbol terminó de una forma inédita en el 2022. Ese año se decidió dejar desierto el primer premio, tras los informes del Tribunal de Disciplina y el Conseio Permanente de Prevención v Sanción de la Violencia Deportiva. El motivo del fallo tuvo involucra dos a Rosario Central y Newell's, por los hechos de violencia que se registraron al término del clásico. El árbitro Gonzalo Ferrari, sancionó a 13 jugadores por agredirse al término del partido. La gresca se reprodujo afuera de la cancha.

Un año antes, la asociación había decidido suspender un fin de semana sus principales torneos (el Gobernador Molinas, Copa Santiago Pinasco, Mariano Reyna, el fútbol femenino y las divisiones inferiores) después de los hechos de violencia que se habían registrado en registraron en varias canchas.

Desde entonces, se resolvió también que en los partidos de la primera división no se aceptaría público visitante, al menos que los dos clubes tomaran a su cargo la seguridad en los encuentros. "Eso ayudó a bajar un poco los problemas de violencia", señala Ferrari, con 19 años de actuación en la Liga Rosarina y árbitro contratado por la Asociación de Fútbol Argentino.

Para el juez, la medida fue un "acierto importante", más allá de que reconoce tiene su lado negativo para los ingresos económicos de las instituciones deportivas. Según advierte, los mecanismos de seguridad están más aceitados, sobre todo por la presencia de adicionales de policía en los encuentros.

# "Hay gente que se va a desahogar a las canchas y pasan cosas que no deberían ocurrir"

"Me parece que los problemas de violencia en el futbol acompañan lo que pasa en el país, hay gente que se va a desahogar a las canchas y pasan cosas que no deberían", sostiene y afirma que "el tema es que en los partidos empieza a primar más lo competitivo que el disfrute por el deporte".

Hacerse cargo Adalberto Conti es presidente del Club Atlético Defensores Unidos. La entidad de barrio Ludueña lleva dos semanas fuera del campo de juego por tres episodios de agresiones que sucedieron en los últimos partidos. "Llevo quince años trabajando en el club. En todo ese tiempo hemos tenido problemas, pero tres episodios en un mismo año no tuvimos nunca", dice Conti y admite que "ya no sabemos que vuelta buscarle al problema".

La entidad cuenta con un coach deportivo que, afirma, ayudó a reducir los conflictos en la primera división. Ahora están pensando en extender esta práctica al resto de las divisiones.

"El tema es que los clubes estamos solos en esto, tratando de sobrevivir al aumento de los servicios y el corte de los subsidios, y no existe ningún programa de Nación, de la provincia o del municipio para enfrentar los problemas de violencia, sobre todo en este momento en que la situación social es muy compleja", sostiene.

Defensores tiene dos líneas de baby, inferiores y femenino. El club se sostiene con la cuota deportiva, unos 4 mil pesos por mes, y algunos eventos que le permiten recaudar fondos. "Hacemos lo que podemos, con las herramientas que tenemos que son precarias", advierte Conti y vuelve a insistir en la importancia de acceder a proyectos específicos para prevenir la violencia, que incluyan fondos públicos.

"Hacemos reuniones con los padres, con los chicos, en todos los clubes pasa lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces cuesta hacer una autocrítica, pero si nosotros no nos hacemos responsables por lo que está pasando, esto no va a cambiar", finaliza.

**DELINCUENCIA** 

# Robo de celulares: los puntos clave para que no sea una pesadilla



Una de las opciones es utilizar una clave PIN de WhatsApp.

# Cada vez hay más sustracciones de este tipo. Cuáles son los consejos para evitar problemas mayores ante la pérdida de datos

Sufrir el robo del teléfono es uno de los mayores miedos de la vida moderna. Las personas tienen tanta información laboral, personal y financiera dentro de los dispositivos, que entran en estado de desesperación en esas situaciones. Por eso, La Capital consultó a especialistas en ciberseguridad para elaborar una pequeña guía actualizada sobre qué medidas tomar para que perderlo no sea un dolor de cabeza.

Mientras la tecnología avanza, también se perfeccionan los delincuentes, ya que aparecen nuevas brechas de seguridad descubiertas que abren la posibilidad de no estar protegido en algunos casos. Hace poco se viralizó la experiencia de una persona que contó que le hurtaron el teléfono, en el que tenía acceso por huella, le sacaron el chip y lo instalaron en otro celular. Desde allí, le dijeron a Mercado Pago que olvidaron la contraseña y que le envíe un código a ese número, y así le vaciaron la cuenta.

La pérdida o sustracción de un teléfono móvil puede ocasionar muchos trastornos, incluso más dolorosos que el costo del dispositivo o la incomodidad que conlleva reemplazarlo para que vuelva a operar exactamente como el anterior.

¿Cuáles son las medidas preventivas que hay que tomar para que un robo de celular no se convierta en una pesadilla, y qué riesgos se corren cuando no se aplican? Este breve manual puede ayudar a estar preparados por si sucede, y a realizar rápidamente los bloqueos necesarios para evitar un mayor daño y recuperar el control de las cuentas.

# Estrategias de prevención

Ponerle PIN a la SIM: es un pin de 4 dígitos que se solicita cada vez que se inserta la tarjeta en un dispositivo nuevo. Esto impide que la tarjeta del celular robado pueda ser activada y utilizada en otro teléfono. Es un procedimiento sencillo que puede realizarse desde la configuración de cualquier teléfono y marca. Recordarlo, porque lo solicitará cada vez que se reinicie el dispositivo.

**2** Usar Esim: si el teléfono la soporta, utilizar esta tecnología que viene con los modelos más nuevos, ya que la tarjeta no se puede extraer para tener el número funcional en otro teléfono. Básicamente no hay SIM, está todo en la memoria y no se puede sacar del celular. ¿Cómo se activa sin chip? La compañía telefónica manda el número en forma de QR.

Desactivar las notificaciones con el teléfono bloqueado: si alguien encuentra un aparato y logra saber de quién es y su número, puede entrar a alguna plataforma y decir que olvidó la clave para que le manden el 1 time token (clave de un solo uso) al teléfono. Si el aparato está bloqueado, pero se puede ver el contenido del mensaje, es una posible forma de robar esos passwords.

4 Usar la clave PIN de Whats-App: para que si intentan copiar el WhatsApp, no puedan sin tener la clave.

5 Tener activado en todas las aplicaciones que lo permitan, el 2FA (segundo factor de autenticación): esta es una capa más de seguridad que dificulta el acceso por terceros no autorizados,

requiriendo una segunda clave o contraseña.

6 Nunca dejar abiertas y sin contraseña las aplicaciones de homebanking y billeteras virtuales: para evitar que en caso de pérdida o robo, cualquier persona pueda acceder y realizar operaciones con los fondos disponibles. Muchas veces el robo del teléfono se realiza "en caliente", mientras está siendo utilizado por su dueño y, por lo tanto sin bloqueo, lo que garantiza al delincuente un acceso libre a todas las aplicaciones.

Para no utilizar la misma clave en varias aplicaciones, utilizar algún gestor o bóveda de contraseñas: hay varios que se pueden descargar gratuitamente y en los que se puede registrar una clave diferente para cada aplicación y se guardan en una base de datos que solo se abre con una contraseña "maestra" creada por el usuario. De este modo, se puede utilizar una única contraseña, más compleja, robusta y segura que permita luego acceder al resto de las contraseñas.

Configurar el teléfono de manera segura: actualizaciones aplicadas dentro de los 15 días de publicadas, cifrado activado de la memoria del teléfono, bloqueo automático de pantalla al cabo de algunos segundos de inactividad, mecanismos de desbloqueo por biometría o patrones gráficos no triviales de adivinar, inhibición de NFC y Bluetooth mientras no se usan, configurar opciones de privacidad.

**9 Tener respaldo:** hacer un backup en la nube de los datos críticos.

#### Primeras medidas reactivas a tomar ante el robo

Intentar urgentemente un borrado seguro e inutilización (bloqueo) del teléfono desde una computadora u otro dispositivo móvil mediante la consola del fabricante del sistema operativo del teléfono (Android / iPhone). Esto va a impedir que quien tenga el celular sustraído pueda acceder al contenido almacenado en el teléfono. El rastreo del equipo solo se recomienda acompañado del apoyo policial.

Contactar al \*910 del Ministerio de Seguridad para reportar el robo A continuación comunicarse con el operador de telefonía móvil. reportando el incidente. El operador pondrá la línea y el chip del teléfono en suspensión, impidiendo que se utilice en otro dispositivo, hasta tanto la víctima se presente con su DNI en un centro de atención para pedir el reemplazo de la tarieta SIM. Además, intentará el bloqueo del dispositivo según el Imei registrado en su último uso. Estas dos acciones logran el mismo cometido, pero nunca está demás intentar ambas, para asegurarse que las medidas se tomen a la mayor brevedad posible.

Realizar la denuncia policial o ante el Ministerio Público de la Acusación (en Santa Fe).

Cambiar todas las claves de las aplicaciones y servicios que se usaban en el celular (redes sociales, correo electrónico, homebanking, billeteras virtuales, WhatsApp).

6 Alertar a familiares y amigos a fin de que no sean sorprendidos por posibles ataques de ingeniería social de los delincuentes que apunten a engañarlos pidiendo dinero o datos bancarios.

# Peligros por no estar prevenido

Dependiendo de las medidas que tome el usuario, las consecuencias pueden ser más o menos graves. Si un teléfono no tiene clave, los ladrones pueden hacer las siguientes acciones:

1 Vaciar cuentas bancarias y de operación financiera.

2 Sacar un crédito en un banco.

Hacer compras online.

Robar mails y la información laboral que encuentren.

Hacerse pasar por la persona (robo de identidad): mandar mensajes a los contactos de WhatsApp engaños sofisticados difíciles de detectar como: "Hola Fer, tengo 200 dólares cara grande para vender. Estoy medio apurado ¿Te interesan? Te los dejo a \$1.100. Transferime a la cuenta de siempre, o te dejo el alias". Usando la cuenta real, y la confianza de sus contactos, pueden robar plata a amigos y conocidos.

6 Efectuar extorsiones sobre contenido encontrado como fotos íntimas o datos sensibles, entre otros materiales.

Acceder a cámaras de seguridad.

Postear en redes sociales identificándose como la víctima.

Aun tomando todas estas medidas, y sin extraviar el teléfono, existe un sinnúmero de otros posibles ataques de robo de identidad. Algunos de estos ataques se mitigan con concientización para detectar engaños en el ámbito digital. Al respecto, Google ofrece una plataforma de entrenamiento que se recomienda visitar de vez en cuando. Se debe recordar que nunca nadie debería pedirle contraseñas o códigos de segundo factor para ningún propósito legítimo. Si ello ocurriese, estaría en contacto con un estafador.

REGIÓN LA CAPITAL | Domingo 18 de agosto de 2024 | 5

# UN RUMOR QUE PERVIVE



Raffaella Carrà se presentó el miércoles 17 de octubre de 1979 en Unión, a las 22.

# El santafesino que supuestamente enamoró a Raffaella Carrá lo desmintió

Ella lo llamó Pedro y le dedicó una canción que hoy volvió a instalarse en todos lados. Él asegura que no es la persona aludida

# Mila Kobryn

ciudad@lacapital.com.ar LA CAPITAL

Raffaella Carrà fue y sigue siendo un símbolo de la música pop italiana y mundial. En 1979 realizó una gira al interior de Argentina y entre las ciudades que visitó se encontró Santa Fe capital. Allí, se dice, conoció a un joven que la enamoró y la inspiró a componer una de sus más icónicas canciones. Sin embargo, quien había sido apuntado como el protagonista de la canción desmintió dicha versión.

El 17 de octubre de 1979 Raffaella Carrà se presentó en la ciudad de Santa Fe. El espectáculo lo brindó en la cancha de del Club Atlético Unión ante ocho mil personas. Un año después la cantante italiana lanzó "Pedro", una canción que relataba cómo una turista se enamoraba de un joven que se había ofrecido a ser su guía por la capital de la provincia.

La canción no solo fue un éxito en su momento sino que hace un par de meses volvió a estar en boca de todos cuando se viralizó en TikTok. El video, que mostraba a un simpático mapache, hizo emerger nuevamente los rumores de que la cantante italiana vivió una historia de amor en suelo santafesino. "Se acaban mis pequeñas vacaciones, me tengo que marchar de Santa Fe. Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa, mi corazón se queda en Pedro, Pe", recitaba Raffaella Carrà.

# Su visita a Santa Fe

Raffaella Carrà se presentó el miércoles 17 de octubre de 1979 en Unión, a las 22. Durante una hora y quince minutos, la italiana cantó, bailó y deslumbró a 8 mil personas. Fue la primera y última vez que la blonda estuvo en la capital de la provincia, pero su estadía fue más que significativa.

Después de recital, a la medianoche, la italiana brindó una

conferencia de prensa en el hotel Río Grande donde se hospedaba. Las crónicas de aquel encuentro resaltaron cómo la artista no demostraba ni un signo de cansancio. Brillaba como de costumbre.

La estrella pop italiana estaba realizando una gira por el interior del país. Anteriormente había estado en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, donde tuvo que ser atendida por un dentista entrerriano al romperse el diente con el micrófono en ciudad de Córdoba, unos días antes.

Este intenso tour parece haber sido coronado al encontrar el amor de la mano de un joven santafesino. En la canción, la protagonista está paseando por la ciudad, deslumbrada ante lo desconocido hasta que un muchacho le ofrece ser su guía.

"Me llama suavemente un muchachito con cara de inocente y aire formalito, se ofrece como guía para la ciudad", dice la canción. A pesar aquel aire formalito, allí se revela rápidamente que, con él, la blonda memorizó todas las estrellas y, en realidad, terminó conociendo muy poco de la ciudad. Así relataba Raffaella aquellos

días de amor hasta el retorno a su tierra.

# ¿Y Pedro?

Cuando hace poco tiempo la canción volvió a sonar en los celulares de todos, la historia de amor entre Raffaella Carrà y el misterioso Pedro de Santa Fe resurgió y volvió a circular por todas partes. Un hombre fue señalado como el protagonista del hit. Sin embargo, el diálogo con La Capital aquella versión fue desmentida.

"En el ?79 yo era presidente de Relaciones Públicas de Unión. Tenía 25 años, era muy joven. Anduve atrás de ella, pero porque teníamos que atenderla: la recibí, participé de algunas reuniones. Nos conocimos, pero nada que ver con el tema de la canción", recuerda Ricardo Tenerello, quien ha sido apuntado como el famoso "Pedro". En diálogo con La Capital, afirma: "Se hizo un barullo con eso, se ha exagerado más de la cuenta".

Tenerello fue presidente del club Unión a sus 29 años, desde 1983 hasta 1985. Además, fue vicepresidente en varios periodos y síndico del club en 1995. "Como yo fui el que más contacto tuvo con ella en su visita a Santa Fe se hizo el rumor. Pero no salimos, no la llevé a pasear por Santa Fe", asegura.

Sin embargo, Tenerello sí compartió un hermoso momento junto a la cantante. "Después de su presentación en Unión tenía que actuar en Rosario Central. Como había problemas con la movilidad, ofrecí mi auto y la llevé. Fuimos los dos solos hasta Rosario. Conversamos mucho. Era una mujer extraordinaria, muy sencilla".

# "Fuimos los dos solos hasta Rosario. Conversamos mucho. Era una mujer extraordinaria"

"Haberla conocido fue una situación hermosa, espectacular. Me llamó mucho la atención la simpatía desbordante que tenía. Claro que me hubiese gustado con mis 25 años haber tenido alguna aventura. Pero siempre mantuve mi lugar de manera muy respetuosa", rememora el santafesino.

El viaje hasta Rosario es un recuerdo que Tenerello atesora. En el trayecto, la diva quiso parar en Coronda a comprar dulces. El santafesino relata que la dejó en el hotel Presidente, ubicado en Corrientes entre Rioja y San Luis, y Carrà le regaló un poster suyo firmado. Si bien lo invitaron a quedarse, el joven de 25 años emprendió la vuelta a suelo santafesino.

Finalmente, entre risas, sostiene: "Después salió la canción. Capaz fui fuente de inspiración, pero no tuve una relación amorosa".

# ¿Quién fue Raffaella Carrà?

Su nombre completo era Raffaella Maria Roberta Pelloni. Nació en Bolonia, el 18 de junio de 1943. Pero para todos era conocida como Raffaella Carrà o incluso "La Carrà". En su extensa carrera artística fue una cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz.

Fue "la diva de los años 80", revolucionó la televisión. Fue la cara de exitosos programas, la mayor parte en la cadena italiana RAI. No solo fue famosa en Italia, también en España (fue la cara de muchos programas en TVE) y América latina. Hizo especiales en Argentina, Chile, México y Perú. Llegó incluso a trabajar en Hollywood en la década de 1960.

Algunos de sus temas más conocidos, además de "Pedro" (que obviamente tiene versión en italiano) fueron "Hay que venir al sur", "Qué fantástica esta fiesta", "Explota mi corazón", "03034556" y "En el amor todo es empezar", por mencionar unos pocos de los tantos hits nacidos hace décadas que aún se cuelan en las listas de temas de casamientos y otros ágapes.

Murió en el 2021 a los 78 años dejando al espectáculo de luto, pero un gran legado que pervive en el tiempo. CÓMO COLABORAR

# El anhelo del Hospital Vilela que se cruzó con un sueño de Santiago Maratea

El influencer estuvo en Rosario para impulsar la colecta que buscar construir una sala adaptada para pacientes oncológicos

Llegó a la ciudad, dejó las cosas en el hotel, fue al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, al Festival ReDi, a los estudios de Brindis TV, a la Redacción de La Capital, otra vez al festival y otra vez al Hospital Vilela. El sábado de Santiago Maratea en Rosario fue casi tan frenético como sus últimos cinco días luego de que el martes anunciara en sus redes sociales que iniciaba una colecta para ayudar al hospital de Rosario a recaudar 500 mil dólares para instalar una sala adaptada para pacientes oncológicos.

"Fue lindo conocer el Vilela. Es fuerte", aseguró el influencer en diálogo con La Capital, entre un compromiso y otro de un sábado cargado. Su llegada a la ciudad, resaltó, fue para "conectar un poco más en profundidad con la colecta" que este sábado ya llevaba recaudados alrededor de 150 millones de pesos.

Durante la recorrida por el hospital, Maratea sintió una "conexión especial" con los enfermeros: "Es

gente que se dedica a asistir a los nenes y que conoce las realidades de chicos que reciben quimioterapia en salas poco infantiles, bastante duras para ellos. Hay algo que no se explica: miradas, abrazos, sonrisas que me hicieron sentir que, realmente, están agradecidos con lo que estamos haciendo. Sé que todos lo valoran, pero como los padres de los nenes y los enfermeros, no se dimensiona".

# El vínculo

Consultado sobre por qué eligió Rosario y, particularmente, el Vilela, el influencer aseguró que una idea del efector rosarino dio justo en un sueño que él tiene hace tiempo: replicar el modelo del hospital Sant Joan De Déu, al que conoció por colectas que ya realizó para chicos que tuvieron que hacerse tratamientos en esa institución de la ciudad de Barcelona.

"El Vilela se inspira en este hospital, al que fui varias veces porque junté plata para nenes de Argentina que se fueron a tratar allá. Siempre soñé hacer ese hospital en el país porque hay dos en el mundo nada más: ese y uno en Nueva York", explicó Maratea. Y agregó: "Soñaba con que hubiera uno en Latinoamé-



Santiago Maratea pasó por los estudios de Brindis TV.

rica y que se hiciera en Argentina. Cuando vi que el Vilela tenía esa inspiración y quería empezar armando, por lo menos, una sala 100% adaptada para niños, me motivó".

Maratea se enteró de la idea del hospital a través del contacto de uno de los impulsores del Festival ReDi, que se desarrolló este sábado.

Para este acontecimiento, los organizadores pensaron cobrar una pequeña entrada de 300 pesos a beneficio del Vilela. Sin embargo, se desistió ante el temor de generar cierto "obstáculo" en la concurrencia, aseguró a LA CAPITAL Eduardo Casim, director del Vilela.

Sin saberlo, ahí empezó el camino

hacia el influencer. Un contacto en común y un viaje a Buenos Aires bastaron para llegar a hablar con él. En las conversaciones, acordaron llevar adelante una campaña "absolutamente transparente". Así fue que se lanzó oficialmente la colecta.

Con apenas 32 años, el influencer habló del objetivo máximo en su camino de colectas y donaciones.

"Siento que en el país hay mucha necesidad y me gustaría ayudar lo más posible. Hay muchas maneras en las que se puede hacer, ir incursionando en distintas. Tengo esa vocación, me interesa ayudar a quien necesite ayuda", finalizó.



# **Ayuda**

Ingresando al QR se pueden hacer donaciones . Y se reciben transferencias a través del alias FUNDACIONVILELA.











# Nueva Amarok

Fuerza que nació para el campo



promoefones

¡Seguinos en Instagram!







# trenemos el

# Vos podés hacer tu parte



No utilizar fuego para la limpieza de malezas o manejos de pasturas.



No arrojar fósforos o colillas de cigarrillos en espacios abiertos.



Evitar arrojar latas o vidrios cerca de la vegetación pueden actuar de lupa y provocar incendios.



Aumentar el nivel de humedad alrededor de la casa por las noches (riego artificial o manual).



Evitar fogatas en zonas de islas. En caso de hacerlo, elegir un lugar descampado sin vegetación y apagarla con agua, tanto el foco como sus alrededores. No dejar el lugar hasta estar seguro de haber extinguido por completo el mismo.

Ante la primera señal llamá al 911













"PROMOCION EXCLUSIVA PARA NUEVOS CLIENTES RESIDENCIALES, VALIDA DESDE EL 01/08/2024 HASTA EL 31/08/2024, O HASTA AGOTAR STOCK DE 1000 DISPOSITIVOS, LO QUE OCURRA PRIMERO PARA LA CONTRATACIÓN CONJUNTA Y SIMULTANEA DEL SEPVICIO DE INTERNET 300 MEGAS + TELEFONÍA FIJA MINUTOS ILIMITADOS. VELOCIDAD DE INTERNET POR CABLE COAXIAL O FIBRA ÓPTICA, SUJETO A DISPONIBILIDAD TÉCNICA Y GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS. DESCUENTO SERÁ DEL 50% SOBRE EL PRECIO DE INTERNET POR CABLE COAXIAL O FIBRA ÓPTICA, SUJETO A DISPONIBILIDAD TÉCNICA Y GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS. DESCUENTO SERÁ DEL 50% SOBRE EL PRECIO DE LISTA VIGENTE. POSIBILIDAD DE ADHESIÓN DE TV HD DESDE \$10.000 POR MES. EL PRECIO DE LISTA PODRÁ VARIAR DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN, PERO EN TODOS LOS CASOS SE MANTENDRÁ EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO DURANTE TAL PLAZO. FINALIZADO EL PÉRÍODO DE PROMOCIÓN EL CLIENTE ABONARÁ EL PRECIO DE LISTA VIGENTE. INSTALACIÓN SIN CARGO. ES REQUISTO LA ADHESIÓN DE LA FACTURA AL DÉBITO AUTOMÁTICO, FACTURA MENSUAL ÚNICAMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO O BIEN SE PODRÁ DESCARGAR DESDE OFICINA VIRTUAL EN WWW.EXPRESS.COM.AR. TODOS LOS EQUIPOS SON ENTRECADOS EN COMODATO. PROMOCIÓN NO RENOVABLE NI COMBINABLE CON OTRAS PROMOCIONES. LA PERMANENCIA EN LA PROMOCIÓN ESTÁ SUJETA AL PAGO EN TÉRMINO DE LAS FACTURAS. TELEDIFUSORA S.A. - AV. OVIDIO LAGOS 502. ROSARIO. CP: 2000. CUIT: 30-69368185-1.

TODOS EVOLUCIONARON FABORABLEMENTE

# Desde 2022, Rosario tuvo 16 casos de Viruela del mono

La aparición de un caso en la ciudad puso el foco en la presencia de la enfermedad. Sin embargo, está lejos de ser el primero

# Florencia O'Keeffe

florencia@lacapital.com.ar LA CAPITAL

La aparición de nuevos casos en Argentina de viruela símica o "del mono", uno de ellos en Rosario, puso la mirada en la posibilidad de que la enfermedad esté en la ciudad. De ser así, dos cosas hay que saber. La primera, que no es inédita: desde 2022 hubo 16 casos. La segunda, que todos evolucionaron favorablemente.

El 27 de julio de 2022, la Secretaría de Salud municipal confirmó el primer caso de viruela del mono en un paciente de Rosario: un joven de 33 años que había estado en Estados Unidos y había tenido contacto directo con una persona que había dado positivo. El segundo caso se produjo en agosto de ese mismo año. También fue un varón joven que había regresado de España y que a los pocos días presentó los síntomas típicos de la enfermedad: dolor de cabeza, fiebre, malestar general y la aparición de llagas en distintas partes del cuerpo. El tercer caso fue en septiembre de 2022. A lo largo de ese año, fueron 15 las personas a las que se les detectó viruela del mono, en centros de salud privados y públicos de Rosario (17 casos en la provincia). En 2023 no hubo y ahora se registró un nuevo diagnóstico, en una mujer de 38 años.

A cada uno de los contagiados se les indicó un aislamiento estricto hasta que las lesiones fueron desaparecieron (se estima que eso sucede en después de dos semanas de las primeras llagas). Y se implementó un seguimiento estricto a nivel médico. Para esta virosis no hay tratamiento específico.

"La presentación de las lesiones puede ser extensa. Compromete inicialmente la zona genital, y luego se extiende a palmas, tronco y a la cara. Al no ser tan común produce incertidumbre y preocupación en el paciente, sobre todo se preguntan mucho por el modo de contagio, cómo les pasó", dijo Matías Lahitte, infectólogo, a cargo de Epidemiología municipal.

En aquel momento las primeras muestras de las lesiones (que es la manera de diagnosticar la viruela del mono) se enviaban al Instituto Malbrán. En septiembre de ese año el Cemar, en San Luis y Moreno, se constituyó en un centro habili-



La viruela símica es una virosis para la cual no hay tratamiento específico.

tado para analizar y procesar las muestras.

De julio a diciembre de 2022, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la emergencia sanitaria por la enfermedad, se confirmaron 15 diagnósticos en pacientes rosarinos. ¿Cómo se contagiaron? La mayoría había viajado en las semanas previas a Europa o Estados Unidos y habían estado en contacto con personas de esos países. Entre los que no habían salido de Rosario se determinó que habían tenido contacto con otras personas que sí habían viajado.

Esta enfermedad se transmite por contacto directo de una persona con otra que tenga el virus (si está en los primeros días puede no tener síntomas). No es como el

Covid que se contagia por aerosoles (toser, estornudar, hablar).

Ahora, ante un nuevo alerta de la OMS ya que la enfermedad avanzó con rapidez en el Congo ( frica central) y se produjeron casi 600 fallecimientos, la Argentina también elevó el alerta y los protocolos. "En 2022 se trataba de la variante 1 que tenía una tasa de mortalidad baja y era menos contagiosa. Esta vez, la variante que circula con fuerza en frica es la 2, con una mortalidad que ya alcanza al 10% y más alta probabilidad de contagio. Esa variante no fue reportada en Latinoamérica", señaló Lahitte. En este marco, se detectó la enfermedad en una rosarina de 38 años que había tenido contacto con personas que habían viajado. Esta persona consultó el 10 de julio en un

sanatorio privado de Rosario por un cuadro caracterizado por migraña, fiebre y exantema vesicular de varios días de evolución. Se hicieron los análisis correspondientes y se confirmó la enfermedad, pero en la variante 1. La paciente está en

# No es grave por ahora

buen estado de salud.

Lahitte, a cargo de Epidemiología municipal, dijo este viernes a La Capital que "por el momento no estamos frente a una situación grave en la Argentina", pero advirtió: "Se está reforzando la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y fronteras terrestres y se pide a la población que viaja que esté atenta a los síntomas ya que puede comenzar como un síndrome gripal, aumento del tamaño de los ganglios y la aparición, luego, de ampollas o vesículas que suelen comenzar en genitales y luego se extienden al rostro, tronco, y casi todo el cuerpo"

La viruela del mono (o viruela símica, también llamada Mpox) es una enfermedad endémica en frica, conocida desde 1970. "Sabíamos de su existencia pero nos era lejana", mencionó Lahitte.

En 2022 se empezó a dar un incremento en ese país y en Europa central. Al poco tiempo del alerta de la OMS aparecieron los primeros casos en Argentina, casi todos con antecedente de viaje. "El contagio es por contacto estrecho", enfatizó el infectólogo. "Incluso en España se contagiaron médicos que tocaron las lesiones. Y lo mismo suele pasar con los chicos", señaló.

Lahitte dijo que es importante que los médicos sospechen la enfermedad ya que puede confundirse con varicela, con sífilis, impétigo y otras lesiones en la piel. "Es que provoca malestar generalizado, como una gripe, y las lesiones pueden ser dolorosas y picar, por eso muchas veces se interna a estos pacientes, no porque uno considere que están graves pero sí para brindarles alivio frente a los síntomas".

Una vez que las lesiones van cediendo las personas suelen evolucionar bien, como sucedió hasta ahora con los rosarinos que se contagiaron.





12 | Domingo 18 de agosto de 2024 | LA CAPITAL

# ORDENANZA DE SUELO Y PARQUE INDUSTRIAL



El corredor de Uriburu fue el más beneficiado, concentrando el 50 por ciento de las nuevas instalaciones, seguido por Ovidio Lagos y la autopista a Córdoba.

# En los últimos tres años se radicaron en Rosario 114 nuevas industrias



 $El\ proyectado\ Parque\ Industrial\ Metropolitano\ Rosario\ -\ P\'erez.$ 

Se destinaron más de mil hectáreas para de empresas. Con el parque industrial aprobado se sumará un millón de metros cuadrados más

Desde la implementación de la ordenanza de suelo industrial en 2020, Rosario ha dado un paso firme hacia la consolidación de su capacidad productiva. En estos tres años y medio, la ciudad ha experimentado un crecimiento notable, con 114

nuevas radicaciones en sectores estratégicos, lo que se traduce en más de mil hectáreas nuevas de superficie destinadas a la industria.

A ese objetivo se sumará el recientemente aprobado Parque Industrial, que sumará otro millón de metros cuadrados industriales. "Jamás se había dado algo parecido en la historia de la ciudad", destacó el intendente Pablo Javkin.

El corredor Uriburu fue el principal beneficiario, concentrando el 50% de estas nuevas instalaciones, seguido por los corredores de Ovidio Lagos (21%) y la Autopista

a Córdoba (11%), según un informe de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Empleo de la Municipalidad de Rosario.

En esa línea, las industrias han liderado este crecimiento, representando el 42% de las nuevas radicaciones, mientras que el sector logístico y de servicios han captado el 35% y el 12%, respectivamente.

El éxito de este plan se conecta con la sanción de la ordenanza 10.139, que ofrece beneficios a las Pymes que se instalen en los suelos productivos de la ciudad. Esta normativa ha sido clave para

atraer inversiones y generar empleo, consolidando la idea de seguir potenciando el perfil industrial de Rosario.

# Plan de suelo e inversiones

Desde su aprobación en el Concejo Municipal en 2020 y su implementación en 2021, el "Plan integral de suelo e inversiones productivas" apuntó a consolidar un único cuerpo normativo, que sistematiza y reúne todas las regulaciones relativas al uso productivo del suelo, con el propósito de lograr mayor simplicidad y claridad en su aplicación.

Con procedimientos ágiles para las nuevas radicaciones, a su vez reordenó las áreas de la ciudad con potencial para alojar las radicaciones productivas y disminuyó las exigencias urbanísticas, propiciando la densificación de las áreas de promoción.

En esa línea, flexibilizó los indicadores urbanísticos de acuerdo a las necesidades actuales del sector productivo y definió beneficios fiscales para nuevas radicaciones productivas en áreas de promoción, según se trate de emprendimientos individuales o agrupamientos productivos.

Entre los beneficios fiscales para nuevas radicaciones figuran la exención del 50% del pago de DReI por el lapso de dos años desde su radicación, para los emprendimientos individuales y la exención del 50% del pago de DReI por el lapso de 5 años desde su radicación, para las empresas que se localicen en agrupamientos industriales cerrados creados o a crearse.

# **Nuevo Parque Industrial**

Este avance se liga directamente

con la aprobación del nuevo Parque Industrial, un proyecto que cubrirá 107 hectáreas y albergará 418 empresas. Según las estimaciones, esta iniciativa generará más de 6.500 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un impacto significativo para la economía local. Desde el oficialismo, el concejal Fabrizio Fiatti celebró que, en un contexto de crisis económica, Rosario avance en "recuperar su perfil productivo".

El proyecto habla de 10 años para su desarrollo. Es impulsado por las desarrolladoras Fundar, Rosental Inversiones, Ivanar y Rossetti y estará pegado al parque Ciudad Industria de la vecina localidad de Funes, que llevan adelante los mismos inversionistas. El municipio les exigirá realizar obras de acceso y crear vías de circulación externas al predio, incluyendo la apertura gradual de un camino paralelo a la autopista para el tránsito pesado.

En palabras de Leandro Lopérgolo, secretario de Desarrollo Productivo y Empleo, "Rosario cuenta con más de 3.200 establecimientos industriales, lo que representa una facturación del 26% del total de la ciudad. Este nuevo polo industrial no solo fortalecerá la producción local, sino que también transformará el principal acceso a la ciudad desde el oeste, mejorando la infraestructura y la calidad de vida de los rosarinos".

El nuevo polo industrial incluirá tres áreas principales: lotes cerrados para industrias pymes, lotes abiertos frente a la autopista para servicios y comercios, y un parque logístico de hasta 100 mil metros cuadrados cubiertos. Será un desarrollo privado, pero su impacto trascenderá lo económico.

Además de las mejoras en infraestructura que implican la construcción de vías de acceso, calles y luminarias, se proyecta la inclusión de servicios complementarios, como estaciones de servicio y hoteles, que potenciarán la competitividad y atractivo de Rosario como polo industrial.

# Densificar la ciudad

El intendente Pablo Javkin analizó el impacto que este crecimiento productivo tendrá en el resto de la ciudad. "Las ciudades necesitan densidad. Alrededor de una ciudad densa hay lugares menos densos. Eso pasa acá y en todo el mundo, es lógico", explicó. "El suelo urbano de Rosario es escaso, y precisamente una ciudad que acaba de destinar más de mil hectáreas a suelo industrial, exige que haya que densificar el terreno urbano", señaló.

También valoró que "si algo caracteriza lo que se ha hecho en este punto es el debate sobre el suelo industrial. Cuando uno le dedica suelo periurbano al desarrollo industrial, en el suelo urbano hay que aprovechar para densificar, porque si no la ciudad no crece". En ese sentido resaltó que todas esas decisiones para densificar la ciudad van a traer aparejado recursos para "financiar el transporte, hacer cloacas y pavimento".

POLICIALES LA CAPITAL | Domingo 18 de agosto de 2024 | 13

COCHABAMBA AL 6800

# Detuvieron a Yanina Alvarado, hermana del jefe narco Esteban Lindor

La buscaron en la casa donde cumplía prisión domiciliaria. La acusan de ser la dueña de cocaína secuestrada dn San Pedro

# Claudio Berón

cberon@lacapital.com.ar LA CAPITAL

Yanina Alvarado, hermana del condenado jefe narco Esteban Lindor Alvarado, resultó detenida cuando una brigada de la División Antidrogas de la Policía Federal llegó hasta su casa, en Cochabamba al 6800, donde cumple prisión domiciliaria, y le informaron sobre la nueva causa en la que está implicada. Se trata de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal relacionada a elementos encontrados en distintos allanamientos y que podrían establecer que ella era la dueña de los 35 kilos de cocaína que se incautaron a comienzos de julio en un operativo ocurrido en la ruta nacional 9, a la altura de San Pedro. En la causa ya hay detenidas cuatro personas y según trascendió a partir de datos y el peritaje de celulares se podría determinar que Alvarado era quien organizaba y planificaba el tráfico de ese envío de cocaína junto a un preso de Coronda y una mujer de apellido Alarcón.

Yanina Alvarado fue condenada en marzo del año pasado por la Justicia Federal de Rosario a 11 años de prisión por tráfico de marihuana, pena que cumplía en su domicilio. En el procedimiento de julio, la PFA arrestó a los hermanos Misael v Fernando Robay con la droga. Uno conducía un Fiat Cronos que hacía de taxi y el otro, un Peugeot 308 que hacía de punta. De sus celulares se desprendió la pista que condujo a la hermana del capo narco que está aloiado en Ezeiza. Los hermanos detenidos trabajaban en blanco para una mujer de Rosario dedicada al negocio de los taxis.

La investigación inicial fue impulsada por el fiscal Matías Scilabra, a cargo de la Fiscalía Federal de Delitos Complejos, quien solicitó a los agentes de la División Antidrogas establecer la existencia de una banda criminal liderada por una mujer, quien junto a varios colaboradores adquirían cocaína en la Ciudad de Buenos Aires y la trasladaban a Rosario donde la acopiaban, dosificaban y distribuían en diferentes puntos, tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe.

A través de las tareas de inteligencia se pudo determinar que la banda iba a trasladar droga en dos



Yanina es una de las cuatro personas detenidas por una misma causa.

vehículos, uno de ellos era taxi con licencia rosarina, por la Ruta Nacional 9, por lo que se implementó un operativo de control estratégico. En ese punto, los federales detuvieron la marcha de dos autos, un taxi Cronos y un Peugeot 308 a la altura del Km. 162 de la ruta. Durante la requisa se

CINEMARK Hoyts

CINEMARK Hoyts

DISFRUTATUS

ESTRENOS FAVORITOS

EN LAS MEJORES SALAS

ESTRENO 25-07

ESTRENO 15-08

ESCANEÁ Y COMPRÁ

O INGRESÁ EN

CINEMARKHOYTS.COM.AR

CINEM

hallaron treinta envoltorios rectangulares de color negro con la imagen "777". En su interior contenían 32,52 kilogramos de cocaína.

Así la PFA puso en conocimiento al Juzgado Federal N 4, a cargo de Marcelo Bailaque, quien dispuso el secuestro de la droga y la detención de los pasajeros, quienes resultaron ser hermanos e integrantes de la narcobanda. Además, se secuestraron dos equipos de comunicación tipo H.T., dos automóviles, 224.200 pesos y tres teléfonos celulares. Ambas detenciones y la prueba recolectada por la PFA originaron 13 allanamientos simultáneos en las ciudades de Rosario, Pérez y Santa Fe, logrando detener a Ayelén Alarcón, quien fue arrestada en el barrio de Arroyito y figura registrada en el rubro taxis de la Afip.

Además, se secuestraron varias dosis de cocaína fraccionada y lista para la venta, plantas de cannabis sativa, una pistola de aire comprimido, varios cartuchos de distintos calibres, 2.867.980 pesos, 6.135 dólares, una máquina de contar dinero, una netbook, diez teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

En esta instancia de la causa los fiscales coadyuvantes Santiago Alberdi y Matías Mené, del área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, intentan determinar fehacientemente quién es el responsable de los envíos y "dueño" de la cocaína. Puede tratarse, finalmente, de Yanina Alvarado. La causa se inició cuando, en diciembre pasado, en Alsina y Ocampo dos pasajeros de un taxi fueron detenidos con diez panes de cocaína. A partir de esa detención, los investigadores pudieron establecer que la banda traía la droga de la provincia de Buenos Aires y luego la distribuía en distintos búnkeres de Rosario para venderla.



14 | Domingo 18 de agosto de 2024 | LA CAPITAL POLICIALES

# LA BANDA DE LOS LINDOS

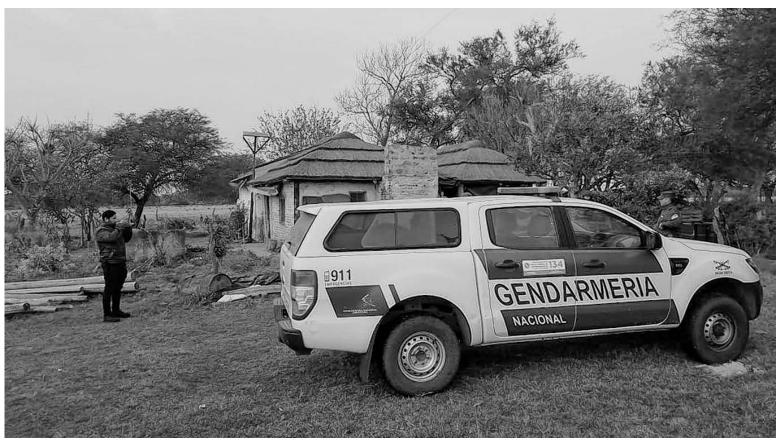

Las fuerzas de seguridad actuaron a partir de una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad y con órdenes del juez federal Vera Barros, de Rosario.

# Desarticularon una gavilla de narcos liderada por "Calavera" Pelozo

Gendarmería y la Bonaerense ejecutaron 25 allanamientos y hubo órdenes de detención para 14 personas

# Claudio Berón

cberon@lacapital.com.ar LA CAPITAL

Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la provincia de Buenos Aires llevaron adelante 25 órdenes de allanamiento contra la organización de Fabián Gustavo Pelozo. Se trata de una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y con órdenes del juez federal Carlos Vera Barros de Rosario. Durante la investigación se libraron ordenes de detención para 14 personas por asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y la conexión con un doble homicidio ocurrido en diciembre de 2023 a dos integrantes de la banda denominada Los Lindos, que habrían robado parte de las ganancias de una banda liderada por un rosarino preso en Ezeiza. Se trata de Fabián Gustavo "Calavera" Pelozo, un recluso condenado por narcotráfico que está alojado en el penal de Ezeiza y que tiene víncu-



Fabián Gustavo Pelozo fue condenado por narcotráfico y está en preso en Ezeiza.

los con Esteban Lindor Alvarado. En tanto el Servicio Penitenciario Federal requisó la celda donde se encuentra detenido Pelozo y otra celda fue requisada por el Servicio Penitenciario de Santa Fe en la cárcel de Piñero.

Parte de los integrantes de la banda liderada por Fabián Gustavo "Calavera" Pelozo fue allanada el viernes por la tarde y la noche en distintos domicilios de Ybarlucea, en otras localidades del gran Rosario; Córdoba y Buenos Aires. Los integrantes están implicados en el tráfico de un 464 kilos de cocaína que Gendarmería incautó el mes pasado a una camioneta Amarok en un control en la ruta nacional 11 a la altura de San Justo, donde además se hallaron dos fusiles.

Los 25 operativos fueron en Rosario, Granadero Baigorria, Acebal, Ybarlucea, Roldán, Correa, Córdoba capital y en la provincia de Buenos Aires, donde también participó la Policía bonaerense. Todos fueron autorizados por el

juez Vera Barros, titular del Juzgado N 3, por pedido de los fiscales de la Procunar Diego Iglesias, Matías Scilabra y Matías Ivarez, junto con el fiscal Juan Argibay de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Se secuestraron vehículos, celulares, caballos, cheques, elementos informáticos y dinero en efectivo, tanto pesos como dólares.

# Tráfico de cocaína

Durante la pesquisa los fiscales determinaron que la banda trabajó activamente en el traslado de la cocaína portada en una Amarok e interceptada por Gendarmería el 1 de julio en San Justo, donde además se hallaron dos fusiles Colt calibre 7.62, dos handys, 175 mil pesos y 200 cartuchos calibre 7.62. En total fueron detenidas catorce personas. Entre ellas, dos ya estaban presas. Se trata de Pelozo, que está en Ezeiza, y de otro recluso que está en Piñero y que el año pasado fue condenado por narcotráfico junto con "Calavera" por la Justicia federal de Salta.

Por esa causa, el 21 de julio pasado fueron detenidos tres integrantes de la barra brava de Rosario Central en la zona sur de Rosario, entre ellos el conocido Leopoldo "Pitito" Martínez. Uno de esos barras, que no es Martínez, está sindicado como la persona que manejaba un vehículo que ofició de "campana" en la ruta 11 adelante de la Amarok. Los barras de Central fueron detenidos en Grandoli y Gutiérrez, antes del partido con Sarmiento en el Gigante.

# La banda de Los Lindos

Los homicidios a los que se liga tanto el operativo como la investigación son los de Silvio David Vitullo (40) y Diego Fabián Segura (30); quienes debían adulterar los guarismos de una camioneta que entró al taller mecánico de Di Tullio.

El rastro de los mecánicos se perdió a las 13.08 del sábado 10 de diciembre del 2022, cuando ingresaron a bordo de un Peugeot 504 al barrio El Triunfo, Monte Grande. Al día siguiente, la Policía Bonaerense informó que había hallado a dos personas calcinadas en el baúl de un utilitario Citr"en Berlingo todo quemado.

Al principio, los investigadores pensaron que podían ser los cuerpos de Lautaro Morello, de 18, y Lucas Escalante, de 26, dos amigos desaparecidos el 9 de diciembre no muy lejos de allí, pero, finalmente, determinaron que eran de los mecánicos.

Los médicos forenses concluyeron que Vitullo y Segura fallecieron por «un shock traumático secundario a carbonización y asfixia por gases incandescentes», es decir, porque los asesinos prendieron fuego el utilitario con ellos vivos y, en consecuencia, murieron por intoxicación.

A partir de las declaraciones de los familiares, el juez Martín Rizzo y el fiscal lvaro Garganta pudieron reconstruir que las víctimas formaban parte de «los Lindos», una banda dedicada a «cortar» autos en el conurbano bonaerense, o sea, robarlos, adulterar los números de motor y chasis, el código de los cristales, los stickers de seguridad y revenderlos. La «banda de los Lindos» empezó a perder en enero del 2022 cuando la Policía de la Ciudad frenó las camionetas Volkswagen Amarok y Ford Ranger de «Hueso» y «Leila» por la avenida General Paz, a toda velocidad y de contramano. La jueza federal María Servini ordenó en julio del 2022 arrestar a 14 miembros más. pero los jefes, «Ema» y «Rojaijú», aunque sintieron el golpe, se las ingeniaron desde la cárcel para seguir con el negocio.

La organización tenía dos grupos: mientras «los cañeros» se encargaban de robar los vehículos. «los intelectuales» se ocupaban de modificar los números de motor y chasis. Después los revendían. Segura no estaba imputado. Vitullo, en cambio, estaba mencionado como uno de los «intelectuales». v había zafado, estaba libre. Este tipo de delitos es el primer eslabón de otras actividades criminales: si bien los delincuentes comunes sustraen vehículos para realizar una seguidilla de robos y descartarlos enseguida, a veces prendiéndolos fuego, las organizaciones especializadas lo hacen para, una vez «clavados», transportar droga, cometer sicariatos o revenderlos a compradores de buena fe.

La conexión y los posteriores asesinatos se ligan por que aparentemente la banda de los Lindos habría robado una camioneta en el penal federal de Ezeiza con divisas y lingotes comerciales de oro, que se supone pertenecían a la banda de Pelozo, lo que originó la persecución de la banda en busca de lo que le pertenecía y los homicidios.

# CONECTIVIDAD

# San Lorenzo asfaltó la red troncal de tránsito pesado

La Municipalidad de San Lorenzo completó la pavimentación de la avenida Sylvestre Begnisa lo largo de sus 1.400 metros entre el cruce de las rutas 10 y 11 y Díaz Vélez.

La obra consistió en movimientos de suelo, tendido del asfalto y

alisamiento. En una etapa previa, se habían instalado y activado luminarias led en toda la extensión de la arteria, y un tramo había sido pavimentado con hormigón.

La obra se enmarca en la remodelación integral del Circuito Norte de Tránsito Pesado, con intervenciones similares en bulevar Mitre y calle Díaz Vélez, para beneficio de los vecinos del sector y la seguridad de los transportistas.

"Cuando asumimos el gobierno municipal, casi todo el sistema de tránsito pesado norte-sur era de tierra y sin alumbrado. Hoy completamos la pavimentación y alumbrado de la red troncal de tránsito pesado en San Lorenzo", expresó el intendente Leonardo Raimundo de visita en la zona.

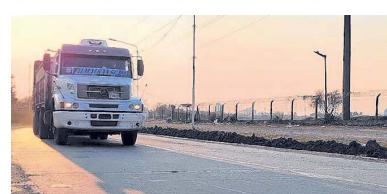

Se completó la pavimentación de la avenida Syvestre Begnis.









# 100 Años de Excelencia Médica.

El Sanatorio Británico fundado en 1916 en Rosario, Argentina, se erige como un hito en la medicina local, en un contexto marcado por el crecimiento urbano y la influencia de la inmigración inglesa. La creación de esta institución se sitúa en un periodo donde el Ferrocarril y la Colonia de Inmigrantes Ingleses eran elementos fundamentales en la vida de la ciudad. La primera infraestructura del sanatorio fue establecida en terrenos que anteriormente albergaban el Hospital Enfermería Anglo-Alemana, y su fundación fue impulsada por los doctores Artemio y Lelio Zeno, junto con el Dr. Oscar Cames, quienes implementaron innovaciones arquitectónicas y médicas inspiradas en modelos de Estados Unidos y Europa.

A lo largo de sus más de 100 años de ha enfrentado numerosos desafíos, in amenazaron su continuidad. Sin em directorio, el cuerpo médico y el pero momentos críticos, destacando la todos los involucrados. En la actua como un referente en la atención consultas anuales y una capacidad de especiales para todo tipo de pre

























2024

de historia, el Sanatorio Británico ncluyendo crisis económicas que bargo, la colaboración entre su ersonal permitió superar estos resiliencia y el compromiso de lidad, la institución se presenta médica, con más de 365.000 e 100 camas de piso y 80 camas staciones de carácter crítico. El sanatorio no solo se enfoca en la atención médica, sino también en la formación de nuevos profesionales a través de residencias, asegurando la transmisión de conocimientos y el desarrollo de futuras generaciones de médicos. Con un enfoque en la excelencia y la innovación, el Sanatorio Británico se mantiene a la vanguardia de los tratamientos médicos, consolidándose como un pilar en la salud de la comunidad rosarina y un modelo de atención integral en la región.





















# POLÍTICA Y ECONOMÍA

# Reconfiguración opositora

El peronismo provincial quiere que el oficialismo deje de marcar la cancha



Guillermo Cornaglia asumió en junio como titular del justicialismo santafesino, partido que estrenará en Rosario su nueva mesa de acción política.

# El PJ santafesino elige a Rosario para encender su maquinaria política

El partido busca unidad de criterios frente a la agenda de temas y reformas que vienen imponiendo el gobierno de Pullaro y sus aliados

# **Javier Felcaro**

jfelcaro@lacapital.com.ar **LA CAPITAL** 

Consumado el recambio de autoridades, el Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe busca reposicionarse en el mapa político provincial y unificar criterios entre sus múltiples espacios internos para empezar a tallar en una agenda temática y reformista monopolizada, desde fines de 2023, por el gobierno de Maximiliano Pullaro y sus aliados.

En esa línea, la conducción partidaria que encabeza Guillermo Cornaglia y el grupo de senadores provinciales convocó, en principio, para el martes próximo en Rosario a la nueva mesa de acción política del justicialismo (quedó definida el jueves pasado en la sede del PJ

de la ciudad de Santa Fe) con el objetivo de amalgamar posiciones.

La mesa de acción política, además de Cornaglia, es integrada por un representante de los senadores (Armando Traferri), de los diputados (Alejandra Rodenas), del Movimiento Evita (Eduardo Toniolli), de La Corriente + (María Luz Rioja), del perottismo (Marcos Corach), de los intendentes y jefes comunales (Pablo Corsalini, de Pérez) y de los gremios (el camionero Sergio Aladio), entre otros.

En ese marco buscarán aceitar la labor de las distintas comisiones internas del PJ para el análisis de las acciones del gobierno provincial y los correspondientes pronunciamientos que pueda emitir el partido frente a temas clave como salud, seguridad, economía, desarrollo social y los procesos reformistas (previsional y constitucional) en curso.

También a lo largo de la semana que asoma el peronismo santafesino activará el estudio en conjunto de la reforma de la Constitución provincial que fogonea el oficialismo (socialistas y radicales ya pusieron en marcha sus equipos de trabajo). Una tarea que sumará la opinión de expertos en la materia.

Al respecto, el sector de los senadores pretende elaborar una propuesta reformista que represente a todo el peronismo santafesino. En la vereda del perottismo ya venían haciendo lo propio y se preparaban para elevar una iniciativa a la Legislatura. Aunque en punta había picado la diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti, quien reingresó un provecto de 2022.

"No queremos una reforma cosmética, tampoco que pase exclusivamente por la reelección del gobernador. Son muchos los temas a tratar en beneficio de los santafesinos", deslizaron a La Capital en el PJ respecto del desafío de actuar en bloque de cara al inminente debate de las enmiendas a la Carta Magna provincial.

Por lo pronto, algunas miradas se centran en la reciente reforma constitucional materializada en La Rioja, que impulsó el gobernador Ricardo Quintela. Los cambios incluyen la limitación de los mandatos de los funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La reforma riojana también estipula que gobernador y vice, legisladores, intendentes y concejales podrán ejercer el cargo durante cuatro años y ser reelectos por un período consecutivo.

Otra posición a fijar por el justicialismo provincial es sobre la reforma previsional (el oficialismo está a punto de enviar el proyecto a

# **Federalismo**

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó ayer en Venado Tuerto el acto en conmemoración del 174º aniversario de la muerte del general José de San Martín, marco en el cual reivindicó el federalismo. "Desde Santa Fe tenemos mucho para aportar cuando la Argentina deje de ser un país porteñocéntrico", enfatizó el jefe de la Casa Gris.

la Legislatura) destinada a revertir el millonario déficit de la Caja de Jubilaciones. En la previa, entre las bancas perottistas indicaron que el sistema está lejos del colapso.

En junio, Cornaglia —exsenador provincial— se puso al frente del PJ de Santa Fe con la misión de reconstruir, en base al diálogo, una fuerza política en estado de crisis interna desde 2023, cuando fue golpeada tanto por la pérdida de la Casa Gris a manos de Unidos como por el desembarco de Javier Milei en la Presidencia de la Nación.

Una tarea para nada menor si se tiene en cuenta que los peronistas de la provincia también deben esquivar las consecuencias políticas de la denuncia por violencia de género que presentó la exprimera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández, que ahonda la crisis de un PJ nacional todavía en busca de su destino.

# **Movimientos**

En ese contexto, Agustín Rossi, en carrera para retornar a la Cámara de Diputados nacional, relanzó ayer el espacio que conduce hace casi dos décadas, ahora denominado La Corriente +, con la premisa de imantar dirigentes políticos y sociales y gremios. Lo hizo frente a más de 1.000 personas en el Club Banco Santa Fe, en Rosario.

Por su parte, Corsalini y los demás integrantes de Vamos también muestran músculo político. El intendente de Pérez acaba de reunirse con el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien diseña una estructura nacional por fuera del PJ.

Además, el espacio lanzó en Villa Constitución un ciclo de capacitación para jefes de municipios y presidentes comunales y prepara para el 30 de agosto una actividad en Rosario a la que invitaron a Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entre otros referentes.

Pero hay más movimientos: Claudia Giaccone, quien fue secretaria de Deportes del gobierno de Omar Perotti y ahora obra de coordinadora pro tempore del Comité Ejecutivo de la Región Centro, en nombre de la gestión de Pullaro, fue seleccionada por Schiaretti para abrirle camino a su espacio, Hacemos por Nuestro País, en territorio santafesino.

# Nueva etapa

Bloques opositores se unen en el Congreso para avanzar con su agenda y hacerle pagar costos al gobierno. El "efecto Alberto" apuntala al presidente. Pullaro administra el timing de las reformas

# Milei, parado en el medio de dos mayorías opuestas



Javier Milei está parado entre dos mayorías. Una juega a su favor. Es la que moldeó en el balotaje la bronca con el Frente de Todos, reforzada por los escándalos que envuelven a Alberto Fernández. La otra, amenazante, comenzó a formarse en el Congreso y lo expone a pagar costos, tanto económicos como políticos.

El envión de la segunda vuelta, la autoridad pulverizada de la casta y las presiones de sectores políticos y económicos, que ven en Milei la oportunidad para encarar las reformas pro mercado que nadie quiso, supo o pudo hacer, permitieron al gobierno sacar con fórceps la ley Bases y el paquete fiscal, pero el espíritu colaboracionista de los bloques del centro se enfrió con la llegada del invierno.

Cansados frente a un gobierno que los pone del lado de lo viejo, que no abre el juego en la distribución de cargos parlamentarios y gubernamentales, y que muerde los huesos de su base electoral, el radicalismo y el variopinto bloque de Miguel Pichetto se aliaron en Diputados al peronismo y votaron el aumento de los fondos para las universidades.

La educación superior es un tema incómodo para Milei. Conecta con la aspiración de ascenso social a través del mérito personal, uno de los pilares del liberalismo, y gatilló la única movilización que pegó de verdad bajo la línea de flotación del gobierno.

De convertirse en ley la fórmula que actualiza partidas para funcionamiento y salarios docentes en función de la inflación, el presidente tendrá dos opciones. Vetar la norma y gastar capital político, o retocar las cuentas fiscales y sentar el precedente inquietante de que la oposición condicione la política económica del gobierno.

No sólo está en juego el equilibrio fiscal sino también la dinámica del poder, que puede devenir en un duelo entre dos polos, el Ejecutivo y el Congreso, con el mismo kilaje de legitimidad.

Tras la media sanción de Diputados sobre el presupuesto de las casas de altos estudios, el Senado tiene dos proyectos—el otro es el del cambio de la fórmula jubilatoria—que tocan nervios sensibles, surgidos de un entendimiento táctico entre Unión por la Patria y espacios que en la última década hicieron frac-

king en las napas más profundas del antikirchnerismo.

Al oficialismo le queda el consuelo de que consiguió desactivar en el recinto los temas más explosivos, la visita de diputados de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad y el DNU 656/2024, que le inyectó 100 mil millones de pesos a la nueva Side en concepto de gastos reservados.

Eso no significa que los temas hayan perdido potencial de daño. Ambos estarán en agenda esta semana, y en los pasillos del Congreso olfatean que avanzarán, pese a las intenciones del gobierno.

A ese combo podría agregarse los subsidios al transporte, un tema que interesa a Rosario. La suba de costos agranda la brecha con el boleto.

"Se explicitó que se vienen incubando cosas complejas para el gobierno. Salimos del juego de la oposición dialoguista acompañándolos a ellos y se reabre la posibilidad de una mayoría contraria al gobierno", dicen desde el bloque de UxP, conducido por el rosarino Germán Martínez.

El escenario complejo de Diputados muestra un oficialismo hiperminoritario, que no llega al tercio de los votos ni siquiera con el auxilio del PRO, una primera minoría como el peronismo que triplica a los otros espacios pero que no tiene margen para convocar una sesión e imponer su agenda y bloques como el radicalismo y Encuentro Federal que son el verdadero fiel de la balanza de poder.

Puertas adentro de la bancada advierten que algunos sectores minoritarios no terminan de de adaptarse al entorno y plantean posiciones de máxima, con un registro más similar al de la militancia que al de la dirigencia. Por ejemplo, proponen presionar al resto de la oposición para que se derogue el DNU 70/2023 y que se expulse a los diputados que se sacaron la foto con Astiz y compañía, aunque no se cuente con los votos necesarios.

"La expulsión no va a suceder, y además es una discusión de un día y se terminó. A nosotros nos conviene que el tema se estire durante varios meses y que el gobierno pague el daño por un tema que subestimaron y que ahora no saben cómo arreglar", señala un legislador.

En el peronismo también celebran que, al menos en el ámbito legislativo, el Fabiolagate no significó mayores costos. La soledad política extrema de Fernández, los reflejos del bloque para repudiar los hechos y el propio internismo en las filas libertarias (donde vuelve a escalar la tensión

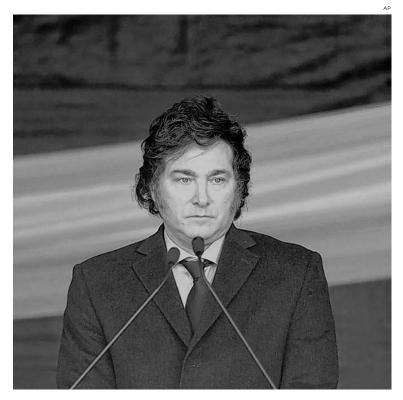

entre Villarruel y el mundo Milei) le permitieron a UxP pasar la sesión casi sin sobresaltos.

La situación, reconocen, sería muy diferente si el escándalo involucrara a Cristina, que sigue operativa políticamente. De todos modos, como se vio el día en que declaró en Comodoro Py —esta vez, como víctima de su intento de magnicidio y no como acusada—conserva capacidad para movilizar a su feligresía pero perdió predicamento fuera de las fronteras del pankirchnerismo.

Fuera del Congreso, el impacto de la denuncia de corrupción vinculada a los seguros y, sobre todo, el spin off judicial de la investigación por violencia de género contra Fabiola Yáñez, fue mucho mayor.

Los consultores Julio Burdman y Viviana Isasi midieron el "efecto Alberto" en la opinión pública y descubrieron que tras la denuncia de la exprimera dama bajó la negatividad de Milei al 38%, porque exvotantes massistas dudan, cae la intención de voto de la oposición (del 44% al 37%) y la aprobación del gobierno se ubica en el 51%.

"Milei capitaliza el efecto Alberto. Aunque la pobreza se ubica en el primer lugar de los problemas nacionales, se consolida la imagen del presidente y su gabinete, crece su intención de voto 2025 y La Libertad Avanza se instala como la principal marca oficialista", indican los especialistas, que agregan otra conclusión del estudio realizado

entre el 9 y el 14 de agosto: "Milei cumple".

"En el boletín de calificaciones del presidente, los votantes oficialistas califican muy positivamente sus promesas de campaña: lucha contra la inflación, alianzas internacionales, combate a la corrupción y liderazgo político. La gestión se está legitimando a sí misma", argumentan Burdman e Isasi.

"Queremos ver cuánta agua hay en la pileta y hasta dónde llega la voluntad reformista del PJ", dicen desde el PS

La pregunta es si Milei podrá sostener estos niveles de apoyo. La inflación encontró en el 4% un piso difícil de perforar, que exige tanto a la pericia técnica del equipo económico como a la narrativa del dispositivo comunicacional, y se suman datos que pintan un cuadro crítico: según datos de Unicef, un millón de niños y cuatro millones de personas adultas se van a dormir sin cenar, y la industria y el consumo están en niveles similares a la crisis de 2001 o la pandemia.

Milei tiene la ventaja de que una parte considerable de la opinión pública lo sigue percibiendo como una especie de director técnico interino puesto por la sociedad, y el abundante material audiovisual vinculado a las tropelías de Alberto Fernández en la presidencia le renuevan el crédito.

Con condiciones políticas más holgadas, en Santa Fe Maximiliano Pullaro administra el timing de las reformas.

Se espera que esta semana llegue el proyecto de reforma previsional, que genera ruidos entre radicales y socialistas por la propuesta de equiparar la edad de jubilación y mujeres en 65 años.

En Unidos advierten sobre la complejidad de tocar un sistema lleno de regímenes especiales y señalan que la aceleración y el ímpetu que imprime el Ejecutivo genera expectativas de tiempos que no llegan a cumplirse o proyectos que luego deben ser corregidos con nuevas normas.

Desde la coalición oficialista leen que la avanzada por la renovación de la Corte se enfrió por el momento por falta de síntesis al interior del radicalismo y ponen la mira en la reforma constitucional.

Pullaro se apega a la estrategia y delega en la Legislatura. Los dirigentes que tienen diálogo frecuente con el gobernador aseguran que el tema le interesa y lo moviliza, pero que está atento a la volatilidad del escenario político y social. Embanderarse con la reforma constitucional no sólo lo correría, al menos parcialmente, de la gestión. También lo expondría a una derrota política si el trámite se frustra.

En el socialismo se ven como facilitadores del proceso. Según su hoja de ruta, se proponen llegar al 31 de agosto con un documento propio del PS y al 30 de septiembre con diálogos avanzados en Unidos y el peronismo. "Queremos ver cuánta agua hay en la pileta y hasta dónde llega la voluntad reformista del PJ", plantean en el partido de la rosa.

Allí se muestran cautos y esperan definiciones del radicalismo para tomar postura sobre los temas más urticantes, como la autonomía municipal y, sobre todo, la reelección del propio Pullaro.

En el peronismo aseguran que no se van a parar en el lugar de la anti reforma, aunque todavía falta un trabajo de síntesis. El bloque referenciado en Omar Perotti elabora su proyecto y Lucila De Ponti ya presentó el suyo. "El que vote a favor de darle la reelección a Pullaro se inmola", dicen en el peronismo. Se suman voces que quieren incluir en la ley de necesidad de la reforma una cláusula que prohíba esa posibilidad: "Es la única forma de que no te acuesten en la constituyente".

# Arranca la ronda de testigos por la denuncia de Yañez contra Fernández

Se abre una semana clave en la investigación por la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, denunciada por la exprimera dama Fabiola Yañez, luego de que la fiscalía fijara las fechas de las primeras convocatorias a testimoniales. Inicialmente, son seis

las personas que tendrán que presentarse a declarar.

El fiscal Ramiro González convocó a Alicia Barrios, quién será la primera en prestar testimonio el jueves próximo, a las 10.30.

Además, González también libró un exhorto internacional ante la Fiscalía Penal de Madrid

para que autoricen a Miriam Yañez Verdugo, madre de la exprimera dama, a declarar en el Consulado Argentino en la capital española.

Barrios será la primera persona en testimoniar. Aunque eso puede verse modificado ya que, para la citación a la madre de Yañez, el fiscal aclaró que, una vez obtenida la autorización por parte de la Justicia de Madrid, dicha declaración se llevará adelante "a la mayor brevedad posible"

En su relato, Yañez describió a Barrios: "Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo". Por su parte, la periodista señaló que la exprimera dama sufría un "ninguneo total" por parte de Fernández v que "se notaba a

# Dardo de Milei

El presidente Javier Milei cruzó ayer a Tamara Pettinato y al exmandatario Alberto Fernández luego de la difusión de un nuevo video que muestra a la panelista sentada en el Sillón de Rivadavia y realizando chistes dentro del despacho del jefe del Estado. "Vergüenza es poco", afirmó el libertario.

simple vista" que la relación entre ambos no funcionaba bien.

Para el mismo jueves, a las 12,

el fiscal citó a María Cantero. La mujer fue convocada como testigo por el rol que ocupó como secretaria de Fernández durante su presidencia.

#### **Otras voces**

Por último, el exintendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez fue convocado para el 26 de agosto, a las 10.

De ese modo, resta saber cuando serán citados Sofía Pacchi, amiga de Yañez, y el extitular de la Unidad Médica Presidencial y doctor del Hospital Otamendi Federico Walter Saavedra.













com.ar

maraton.lacapital.com.ar

**INSCRIBITE** 





**COPA 15º CITY CENTER ROSARIO** 

DOMINGO **20 OCT.** 



Horario de comienzo: 15K - 8.30 hs | 5K - 9 hs



50% DESCUENTO EN LA INSCRIPCIÓN CON TU BLC

Si sos suscriptor de La Capital aprovechá este descuento! Acercate a Sarmiento 763 con tu BLC, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.



NOS ACOMPAÑAN









POWERADE.

















Fiscaliza A.R.D.A.

**CUENTAS PÚBLICAS** 

# El gobierno provincial le mete marca personal a la EPE

El Ministerio de **Desarrollo Productivo** avanza con una revisión interna para recortar gastos y buscar eficiencia. Resistencias adentro

# Facundo Borrego

politica@lacapital.com.ar LA CAPITAL

"Estamos todavía a las piñas". Esa frase grafica la convivencia tirante entre el Ejecutivo santafesino y la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que cayó bajo el sensor del 'eficientismo", un concepto que usa el gobernador Maximiliano Pullaro para alcanzar el superávit de las cuentas públicas.

La distribuidora eléctrica es una empresa estatal con autarquía en el ejercicio de su gestión administrativa, contable, financiera, contratista y comercial. Es la firma más grande de la provincia con cerca de 4 mil empleados y un tendido eléctrico que alcanza el millón y medio de clientes.

Se trata de una estructura compleja, donde conviven internamente una diversa conducción ejecutiva, el peso gremial, una gran masa de empleados y una burocracia propia de semejante tamaño. Con los años, desde que está bajo la órbita provincial, logró un proceso de acumulación



La Empresa Provincial de la Energía, en el foco del gobierno de Pullaro.

consistente y zafó de ser privatizada, como pretendía en su segundo mandato Carlos Reutemann. Aunque esa opción cada tanto se renueva cuando los números en rojo aumentan.

Si bien ese aparato está diseñado como para que marche sin problemas, siempre y cuando no se lo descuide, suele pisar lo deficitario, o meior dicho, tiene margen para aceitar engranajes y lograr eficiencia, una tarea compleja por la impronta interna arrastrada de varias gestiones que puede llegar a obstaculizar el proceso.

De hecho, esa maquinaria enorme cayó en cuestionamientos, mavormente operativos y de procedimientos, y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo (sumó en su organigrama a la empresa), avanzó en una suerte de revisión interna.

La provincia piensa que el servicio de la eléctrica debe formar parte de la visión estratégica del desarrollo, pero hasta ahora ese objetivo es resbaladizo. Aquella idea comentada en voz baja de que la eléctrica es un autogobierno no deja de estar vigente.

El Ejecutivo nombró al radical Hugo Marcucci como presidente y a Rubén Allegranza como vocal. A los meses de asumir, Marcucci detalló en un informe de auditoría que existe un enorme déficit económico heredado Y entre sus causas enumeró la decisión política de no actualizar la tarifa según el IPC.

Los retoques de la tarifa no tardaron en llegar por eso y también por los aumentos de la energía mayorista, costos de distribución y quita de subsidios nacionales. La oposición alegó que se intentaba tapar los aumentos con el informe de la herencia recibida.

"No sabés si es desidia o avivada, pero hay que estar encima para que la burocracia no se trague el superávit"

La auditoría marcó la cancha, pero la marca personal llegó por parte de la cartera de Gustavo Puccini, quien colocó a trabajar satelitalmente a funcionarios de su confianza en una suerte de espejo político para mantener control. Se trata del director provincial de Administración y Finanzas, Juan Pablo Batistelli, y la directora de Autos legales, Leila Widder, y hasta una pata de recursos humanos.

A modo de ejemplo, cuentan que los expedientes que se giran de la EPE a Economía para su erogación ahora son revisados previamente. "Eso también corrige el déficit", fundamentan. A su vez, explican que bajaron gastos desde cuentas de teléfonos a contratos de seguridad y limpieza que no lo ameritaban, también corrigieron que empresas a las que ya les había caducado la promoción industrial seguían recibiendo los beneficios, o los planes para grandes usuarios a tasas marcadamente negativas.

"En 2023 se otorgaron a una tasa de 30 por ciento, cuando la inflación corría al 200%. Así, a un gran usuario le convenía hacer un plazo fijo y no pagarle a la EPE y salía ganando", contó en su momento Marcucci. "Usaban a la EPE como un banco", agregó a LA CAPITAL una fuente del gobierno.

"No sabés si es desidia o avivada, pero hay que estar encima para que la burocracia no se trague el superávit", sostienen en Desarrollo Productivo. En algún momento, en la gestión de Unidos sobrevoló la posibilidad de ir a un esquema de privatización. Aunque parece haberse disipado.

"La EPE no tiene más déficit, se saneó la deuda inicial y se están generando inversiones", explican en la empresa, aunque el control no aflojará por el momento. Como era de esperar, ese tipo de controles externos generó resistencias en los pasillos de la empresa.

# **Equipos varados**

Hay un caso que usan en el gobierno para denunciar ineficiencia administrativa y justificar la actuación. La EPE había comprado varios aparatos para la telemedición (sirven para medir online el consumo de grandes usuarios), pero estaban varados en la Aduana desde hacía al menos cuatro meses y no se avanzaba para destrabar la situación.

Finalmente, intervino el área de comercio exterior de Desarrollo Productivo y se logró instalarlos. En este caso, los equipos estaban dirigidos para medir la región Rosario, que no contaba con ese procedimiento siendo uno de los mayores consumidores de electricidad por el tenor su industrial.



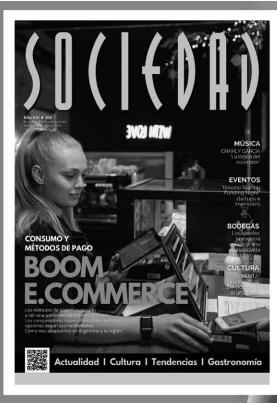



INTERNA OFICIALISTA

# Villarruel pegó el faltazo en Mendoza y potenció la crisis con Milei

Tras el desplante del presidente en la cena del viernes con militares, la vice canceló su viaje oficial a la provincia cuyana

La vicepresidenta Victoria Villarruel canceló ayer su visita a Mendoza, donde tenía previsto encabezar el acto oficial por la conmemoración del 174º aniversario de la muerte del general José de Santa Martín.

Villarruel "está con presión baja" y "prefirió no viajar", deslizaron en el entorno de Villarruel. Y especificaron también que el resto de la comitiva sí lo hizo, entre ellos el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian.

La titular de la Cámara alta nacional iba a ser recibida por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; su vice, Hebe Casado, y la senadora radical Mariana Juri, para participar en el acto central por la muerte de San Martín que tuvo como escenario la ciudad de Las Heras.

El viernes pasado, Villarruel había sido excluida de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas (FFAA) y en el Senado apuntaron contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por no haberle hecho llegar la invitación.

"Nunca le llegó la invitación por parte de la Secretaría General de Presidencia", indicaron en el entorno de la vice, luego de que en la previa se especulara con que iba a formar parte del evento junto a Javier Milei.

A su vez, indicaron que "ella lamentó no estar presente", ya que "conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad". Al respecto, añadieron: "No tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe del encuentro".

De ese modo, la ausencia de la vice durante la ceremonia realizada en el Ministerio de Defensa abrió un nuevo capítulo en la interna del oficialismo tras los problemas diplomáticos con Francia que generaron sus dichos respecto del colonialismo que ejerció ese país.

Milei encabezó la ceremonia de entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales en Defensa, una convocatoria que volvió a dejar en evidencia la tensa relación con Villarruel.

La fórmula presidencial se iba a mostrar junta nuevamente: la última aparición en conjunto fue en el acto en La Rural, el 28 de julio pasado, donde la titular del Senado recibió con un frío saludo al mandatario libertario, en medio de la crisis diplomática con Francia.

La vez anterior fue en el acto por el 30º aniversario del atentado a la Amia, el 18 de julio, marco en el cual también lucieron distantes.

En su momento, Milei y Villarruel parecían alineados en gran parte de su plataforma política.

Pero en los últimos meses hubo un distanciamiento inocultable entre ambos, acicateados por diferencias ideológicas y de estilo.



Javier Milei y Victoria Villarruel, distanciados por diferencias ideológicas y de estilo.



POLÍTICA





# ELECCIONES POLÉMICAS



Maduro permanece en el ojo de la tormenta tras haberse adjudicado hace 21 días el triunfo en los comicios presidenciales.

# Maduro aseguró que Milei usó fondos reservados de la Side para atacarlo

El venezolano acusó a su par argentino de utilizar 100 millones de dólares de la agencia de inteligencia con el fin de cuestionar a su gobierno

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció a su par argentino Javier Milei de gastar los 100 millones de dólares de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (Side) en granjas de trolls para atacar a su gobierno, en medio de una tensión política puertas adentro y presión internacional por las denuncias de fraude en las últimas elecciones en el país caribeño.

Maduro habló el viernes pasado
—casi una hora—y cargó contra los
bots (programas informáticos que
realizan automáticamente tareas
reiterativas mediante internet) que
lo critican en las redes sociales.
"Se mantiene un ataque brutal

contra más de 106 sitios electrónicos digitales de Venezuela. Pero también hay un ataque que logramos detectar de granjas de bots", aseveró en un discurso brindado junto a su gabinete.

Al respecto, el líder chavista indicó que la supuesta operación está organizada desde la Argentina, México y España. De hecho, y sin mostrar evidencias, afirmó que Milei utilizó técnicas similares con granjas de "20 mil teléfonos y llegó a tener hasta 100 cuentas por teléfono" durante la campaña electoral de 2023.

"Entonces, él (por Milei) simulaba, creaba el clima en las redes sociales de que todo el mundo escribía a su favor, de que todos los videos son a favor, y compró a todos los influencers importantes de la Argentina y a varios del exterior", continuó Maduro, flanqueado por por Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional); Delcy Rodríguez (vicepresidenta y hermana de Jorge); su esposa Cilia Flores y Diosdado Cabello, entre otros funcionarios.

En ese marco, Maduro aseguró que "el programa de Diosdado fue atacado el martes desde España, la Argentina y México, granjas de bot que tienen su huella tecnológica, que dice que sale de una fuente IP y de internet de esos tres países".



JAGUAR HAÜS

# La denuncia

"El gobierno argentino, a través de la Secretaría de Inteligencia, llamada la Side, en los últimos 20 días, gastó dinero del presupuesto público de ese país, 100 millones de dólares", resaltó. En esa línea, Maduro añadió:

En esa línea, Maduro añadió: "Milei dice que no tiene plata pero gastó 100 millones de dólares de la Side para atacar con bots a la revolución y al gobierno bolivariano y al proceso político venezolano. Ahí dejo la denuncia".

Maduro permanece en el ojo de la tormenta tras haberse adjudicado hace 21 días el triunfo en los comicios presidenciales en Venezuela, cuyo resultado dio a conocer sin mostrar en detalle las actas de escrutinio.









**OPINIÓN** 

# **Análisis**

La expresidenta está lejos de ser la líder indiscutida que fue. Y el PJ está en estado de ebullición



# Cristina en el Canal Volver



Sobre llovido, mojado. Alberto ya estaba fuera de la política, más allá de alguna que otra declaración pública. Su presidencia del PJ era solo una formalidad para alguien que ya no representaba nada para el conjunto. Había concluido mal la gestión, totalmente desdibujado al lado de Cristina Kirchner y Sergio Massa. Para la propia fuerza era "un cero a la izquierda", alguien intrascendente, y para muchos despreciado.

Asemejarse a De la Rúa ya era un oprobio dentro del universo peronista. Que esté involucrado en un caso de corrupción mayúsculo, tampoco movía al amperímetro en una parcialidad política acostumbrada a esos trances. Qué le hace una mancha más al tigre. Sin embargo, la acusación de violencia de género superó todo lo tolerable en el pragmático mundo que lo ungió. Si se comprueban los hechos que trascendieron a la luz pública, además de muerto político, pasará a ser un muerto civil, sin posibilidad de circular por las calles de Argentina. Y si no estaba muerto del todo, políticamente, Fabiola lo terminó de enterrar.

La mayoría de la dirigencia calló o repudió. Muy pocas figuras aisladas defendieron lo indefendible. Cristina, en su clásica auto referencialidad, habló más de ella que de la situación, aludiendo no solo a Alberto, sino también al fallido atentado que se está juzgando en tribunales. Quiso politizar su causa como habitualmente, para echar un manto de duda sobre el sistema judicial.

"La jefa" ya no es la de antes.

El país no se para por un tuit suyo, una declaración o un acto con sus clásicas clases magistrales. El tiempo pasa para todos y su liderazgo ha ido perdiendo brillo, no solo de cara a la opinión pública, sino también hacia dentro de la propia fuerza. Sus votantes la

# Cristina ya no es la de antes. El país no se para por un tuit suyo o un acto con sus clases magistrales

recuerdan positivamente, pero ya no piensan en ella como una figura electoral, lo cual hace que el desdibujamiento se agudice. La ven como alguien que empieza a pertenecer al pasado.

Dentro de Unión por la Patria tiene serias dificultades para conducir y contener a las partes, limitación severa para un líder. Al pensar ella y La Cámpora que a Milei le explotaba todo a los seis meses y se debía barajar y dar de vuelta, ahora están desconcertados y no logran encontrar el timing. Las consecuencias de aquella visión solo les permite esperar a que el tren libertario se descarrile, lo cual no parece que vaya a suceder ni fácil, ni rápido.

"Cris-pasión" hace mucho que no saca un conejo de la galera como fue la fórmula con Alberto en 2019. Hubiese querido hacer el trasvasamiento generacional del que hablaba Perón hacia sus soldados más fieles, pero esa organización se ha burocratizado y ha perdido épica. Ahora tienen que explicar por qué apoyaron a Alberto. La candidatura de Wado de Pedro, perteneciente a la "juventud maravillosa", duró solo 24 horas. Un profesional de la política como

Massa sí hizo un pase de magia al estilo David Copperfield, y se constituyó en el mal menor para muchos. Luego de eso, una interna del tigrense con Gabrois le dio un poco de atractivo al debate interno.

# **Errores consolidados**

Las macanas de todo tipo de Alberto no ayudan, sin duda. Pero es solo una nota más de un cuaderno repleto de errores consolidados. El ocaso del kirchnerismo ya comenzó hace mucho, por eso perdieron en 2021 y 2023. No luce una idea superadora de CFK para remontar la caída. Ella reprende en público a sus chicos y chicas porque no agarran el bastón de mariscal, pero al mismo tiempo castiga al que se enfrenta a su hijo, desvalorizado interna y externamente.

# Alberto Fernández ya estaba fuera de la política. Su presidencia del PJ era solo una formalidad

Axel Kicillof (¿el hijo que hubiera querido tener?) al enfrentarse a Máximo, también sufre sus retos y le quita posibilidades de ser la renovación generacional necesaria. Al mismo tiempo, el gobernador bonaerense no está dando la talla. Los errores estratégicos respecto al tema inversión de YPF, dubitativo frente al caso Venezuela y shockeado ante el affaire Alberto, no lo distinguen en la mediocridad general.

Fuera de Massa, duro de matar, que siempre será un actor relevante (aunque tenga imagen negativa), el otro que llama la atención de la tribuna es Grabois, quien construyó su propio espacio, no está contaminado con el pejotismo, es frontal, luchador y fresco, según los votantes de UP. Tendrá que bregar mucho, pero es el que más está en la cabeza del espacio. Moreno es solo una figura pintoresca para el target.

Con una liga de gobernadores disminuida numéricamente -fueron derrotados en 7 provincias el año pasado- y sin que ninguno de los que queda tenga el suficiente atractivo para el segmento de independientes y clase media, están atrapados en un callejón sin salida. Dos que aspiraban a ocupar ese rol, perdieron en sus territorios: Perotti y Uñac.

Cristina esta semana fue a discursear en el juicio por su atentado. Pareció más un programa viejo del canal Volver, que la líder indiscutida que supo ser.

# Música

¿El rock and roll pasó de moda?

# Chicos y chicas quieren rock: los músicos rosarinos sub 20 construyen su escena

Hablan algunos de los exponentes de la nueva generación de creadores de la ciudad que rinden culto a Spinetta, Charly García, King Crimson o The Cure

Juan Cruz Revello

Especial para La Capital

Existe en el imaginario cultural una idea que indica que la generación centennial (personas nacidas en los inicios de los 2000) no escuchan rock. Sin embargo, en Rosario se está ampliando una escena donde chicos y chicas que no superan los 20 años desarrollan propuestas donde este género es protagonista absoluto en muchas de sus facetas: rock progresivo, rock and roll, punk, funk, noise, dark, pop y muchos perfiles más.

En la ciudad se armó un circuito de bares, centros culturales y otros espacios afines (Refi, Floyd, D7, Que Sea Rock, Somos Música, Casa Mona, entre otros) donde estas bandas arman eventos, o siguen a colegas de una generación anterior. Además, son fuertes los festivales escolares como el Normal Rock, Poli Rock, Gurru Fest, Liceo Fest, 625 Fest, y Nigefolk, craneados y administrados por los centros de estudiantes, con ayuda de algunos padres en funciones de stage (plomos), armado y desarmando. También forman parte clave del fenómeno el concurso Sub 21, y el Rocksariazo Fest, organizados por el músico rosarino Hernán Altamirano v su programa Rocksariazo TV.

Olivia Ojeda (16 años) de Cómo conseguir chicas, Dante Alasia (18 años) de Almíbar, Vera Sosa (16 años) de Vanyara, Polly Cue (15 años) de K.I.A y Saladillo Funk, Nino Amici (17 años) de Desierto Negro, Manu Cobal (15 años) de Narciso y Akiles Antuña (14 años) de Garage, son los músicos que se reunieron con La Capital, como muestra y ejemplo de una escena en crecimiento y desarrollo. Todos coinciden en que el vínculo con el rock y su historia comienza con lazos familiares.

Si bien la tendencia de las nuevas generaciones de artistas masivos pasa por los sonidos urbanos y cierta tendencia al pop –Duki, María Becerra, Emilia Mermes, Tini, Milo J, Lali, Ysy A, por nombrar algunos-no todo es unidireccional, en el sentido de que no son los únicos que acaparan la atención de toda una generación.



Cuestión de actitud. Los nuevos rockers de la ciudad dan pelea y desmienten que el género esté en decadencia.

aún siendo referentes de época (los artistas referentes tienen prácticamente tienen la misma edad o poca diferencia con quienes los escuchan).

"La música en los jóvenes se está mudando, pero no son todos. En mi curso éramos 23 y conocíamos a Fito Páez dos nada más. Real. Son cosas que pasan. Ahora mismo el rock son los géneros urbanos, el trap y todas las ramas que tiene, como el RKT. Después hay gente como Ca7riel, que son músicos que hacen música urbana pero que tienen alma de rockeros, realmente. Mezclan lo urbano con el rock y hacen música superenriquecedora", apuntó Dante.
"Sí, eso creo que también está

"SI, eso creo que también esta bueno hablar. Por ejemplo, Dillom hace poco sacó un disco que tiene otra música y es trap lo que hace él. También están innovando. No sé, creo que hay una movida también ahí que está surgiendo recién ahora", agregó Olivia. "En una fiesta, de pedo pueden pasar 'De música ligera'. Dillom es lo más parecido a rock actualmente, de lo mainstream, por así decirlo", sumó Nino. "Dillom es el Charly de la nueva época", aseveró Dante.

"Yo siento que hay como un resurgimiento de cierta cultura que es como de una era en específico, que es la era del rock, del auge del rock. Nos fuimos introduciendo a toda esa movida", aseguró Nino. "Para mí nunca se perdió. O sea, es algo que sigue vigente desde el principio", aportó Olivia. "Yo creo que no se trata tanto de resurgimiento, sino como mudanza, en realidad", cerró Dante.

"Los centennials escuchan rock nacional de los setenta y ochenta: Charly, Spinetta, Cerati, Los Abuelos de la Nada"

Asimismo, ocurre que un sector de la pibada tiene el oído puesto en otros artistas que llenaron las marquesinas del siglo pasado, son clásicos y referentes ineludibles de la cultura mundial, y no pierden vigencia. La música y docente Flo-

rencia Croci, quién craneó y lleva adelante el Centro Cultural Croci, donde 14 docentes dan clases a más de 80 alumnos, la mayoría vinculados con el concepto rock, siente que "el rock and roll no pasó de moda".

"Puedo asegurar que los centennials escuchan rock nacional de los años setenta y ochenta. Charly, Spinetta, Cerati, Los Abuelos, Los Redondos. Son nuestros hijos, los nietos de la dictadura les digo yo. Todos ellos escuchan el rock que nosotros escuchábamos en los años noventa. Chicos y chicas de 15, 16 años, escuchan La máquina de hacer pájaros. Entonces te sorprendés", compartió Croci.

El interrogante que surge es de dónde viene esta tendencia, y qué la motiva. "Yo me hice esa pregunta muchas veces. ¿Cómo ellos quieren copiar ese género o componer parecido? En la escuela de música que yo tengo, la gran mayoría son adolescentes que se copan muchísimo en hacer ensambles y en sacar temas. Hasta los mismos niñes, hay nenes de 9 años que ya tocan guitarra y tocan Charly García. O sea que hay una

gran parte de generaciones que vienen que siguen escuchando rock, quieren tocar rock y hasta incluso van a componer, van a seguir componiendo este tipo de género que para mí no pasó de moda", indicó la docente.

—¿Qué creen que le falta, si es que le falta algo a la ciudad, para que se desarrolle más la escena de ustedes?

—Nino: Yo siento que más que nada es difusión. Atraer al espectador a los shows, la difusión de la música por ciertos medios, como puede ser Instagram. Y más que nada como que a la gente le dé ganas de escuchar lo que tiene uno para ofrecer un músico rosarino, que es re difícil de conseguir, pero hay gente que lo logra y eso está buenísimo.

—Dante (pero todos asienten y comparten): Yo creo que hoy en día realmente es irónico que lo más difícil sea llegar a las personas a veces, porque se supone que tenés la posibilidad de llegar a absolutamente todo el mundo del planeta Tierra. Lo más difícil en definitiva para mí es captar que la gente quiera darse el tiempo de descubrir bandas nuevas. Es muy fácil quedarse cómodo con lo que a uno le gusta y lo que escucha y lo que ya sabe que le va a gustar, en vez de ir a recitales de gente que no conoce, que nunca escuchó, a ver si se sorprenden.

-¿Están haciendo sus propias canciones?

—Polly: Sí, por lo menos K.I.A, sí, bastante. Al principio cuesta mucho, pero se vuelve algo más constante y ya no tenés más ganas de hacer covers, tenés más ganas de hacer temas propios.

—Dante: En la primera época de Almíbar, la visión y la ambición que había atrás de una canción llegaba a que nunca se llegara a un resultado, como que había tantas ganas de hacer una mezcolanza tremenda que no se pudo ni siquiera llegar a componer una canción firme. Pero el primer paso es el más difícil de dar, la primera canción.

—Manu: Yo opino igual, una vez que le agarrás el gusto de poder expresarte y decirlo lo que querés. Y hablar también a través de las notas, es algo que no tiene recompensa.

—¿Qué se debería desarrollar para que se llegue más difusión?

-**Manu:** para mí, en la aplicación nada, porque tenés todo al alcance. Te puede ver desde alguien que vive acá a dos cuadras, a alguien que vive en Suecia. Pero lo que hace falta a la gente ahora. sería más compresión, que le dé más curiosidad de indagar. Porque creo que hoy en día es mucho más fácil rechazar que tratar de comprender. Eso también es algo que tiene la gente ahora, quieren algo muy directo, rápido, sencillo. A una banda como nosotros, Narciso, nos pasa que hacemos letras que tienen metáforas, y no creo que la gente se ponga a escuchar. Hay gente que sí, pero es difícil.



18 y 25 de agosto LES TURULES -

beneficios.lacapital.com.

ESPECTÁCULOS

A PRIMERA VISTA

SALA CULTURAL DE ABAJO

+ SORTEO DE ENTRADAS

UN POCO DE RUIDO

+ SORTEO DE ENTRADAS

20% DE DESCUENTO

19 de agosto

METROPOLITANO

20% DE DESCUENTO

23, 24 y 25 de agosto

TEATRO BROADWAY

24 de agosto

30 de agosto

31de agosto

LOS NOCHEROS

SANDRA MIHANOVICH

+ SORTEO DE ENTRADAS

PIQUIN - EL ÚLTIMO

+ SORTEO DE ENTRADAS

TEATRO BROADWAY

20% DE DESCUENTO + SORTEO DE ENTRADAS

TEATRO LA COMEDIA

20% DE DESCUENTO

14 de septiembre

TEATRO ASTENGO

**30% DE DESCUENTO** 

**TANGO** 

20% DE DESCUENTO

**IDENTITANGO** 

COMP. CULTURAL ATLAS

+ SORTEO DE ENTRADAS

SIGNOS 25 AÑOS

+ SORTEO DE ENTRADAS

**BOSSI - LIVE COMEDY** 

# NUEVO San Martín 997

PARA SALIR



30%

2D De iueves a martes **3D** Lunes, martes, jueves y viernes

# ALIEN ROMULUS

Ciencia. Ficción. Mayores 16 años. Castellano: 14:30, 17:10, 19:40, 21:10 y 22:15 hs.

# MI VILLANO FAVORITO 4

Familiar. Comedia. Animación. Acción. ATP.

Castellano: 15:30, 18 y 20 hs.

# **DEADPOOL & WOLVERINE**

Acción, Aventura, Comedia, Mayores 16 años.

Castellano: 14:10, 15:20, 16:50, 18, 19:30, 20:45 y 22:10 hs.

# **INSEPARABLES**

Familiar. Aventuras. Animación. ATP. Castellano: 15 y 17 hs.

# **BORDERLANDS**

Acción, AC. Castellano: 22 hs.

# **INTENSAMENTE 2**

Fantasía. Familiar. Animación. ATP. Castellano: 14, 16:30 y 19 hs.

# ROMPER EL CÌRCULO

Romance. Drama. Mayores 13 años. Castellano: 19 hs. Subtitulada: 21 hs.

# cinépolis

Avenida Eva Perón 5856



2x1 SALAS 2D y 3D

# CORALINE 15° ANIVERSARIO

Mayores 13 años.

Castellano: Jueves y Viernes: 19:30 Sábado: 14:00 I 3D: Domingo: 14:00, Lunes, Martes y Miércoles: 16:00 hs.

# **ALIEN ROMULUS**

Terror. Ciencia. Ficción. Mayores 16 años.

Castellano: 14:30 17:15 20:00 22:40 hs.

# ROMPER EL CÍRCULO

Romance, Drama, Mayores 13 años.

Castellano: 14:00 16:40\* 20:00 22:30 \*Miércoles 16:20 hs.

# **INSEPARABLES**

Familiar. Aventuras. Animación. ATP. Castellano: 14:15\* 16:15 hs.

\*Cancelada sábado



# historia y descuentos de la ciudad

# SIEMPRE JUNTOS

LAS MEJORES *DELUS* 

Drama. Comedia. AC. Castellano: 20:30 hs.

# SEVENTEEN TOUR FOLLOW

Nuevamente en cines, AC.

Castellano: 19:00\* \*Sólo miércoles 21/8.

# **DEADPOOL & WOLVERINE**

Acción. Aventura. Comedia. Mayores 16 años.

Castellano: 2D: 14:10,17:00, 18:30, 19:20, 19:50, 21:15, 22:30, 22:50 I 3D: 14:00\*, 16:30\*\*, 19:10 y 22:00 hs. \*Cancelada domingo \*\*Cancelada lunes, martes y miércoles.

# **CULPA CERO**

Comedia. Mayores 13 años. Castellano: 18:15 hs.

# LA TRAMPA

Terror. Suspenso. Mayores 16 años. Castellano: 22:45 hs Cancelada viernes y martes. Subtitulada: 22:45 hs

# MI VILLANO FAVORITO 4

Familiar. Comedia. Animación. Acción.

ATP.

Castellano: 16:15 hs.

Sólo viernes v martes.

# **INTENSAMENTE 2**

Fantasía. Familiar. Animación. ATP. Castellano: 14 hs.

......

# DEL CENTRO

Rioja 1640



# 2x1 **TODOS LOS DÍAS**

# SIEMPRE JUNTOS

Drama. Comedia. Mayores 13 años.

Subtitulada: 1:40 y 17:40 hs.

# INSEPARABLES

Familiar. Aventuras. Animación. ATP. Castellano: 15 hs.

# ROMPER EL CÍRCULO

Romance. Drama. Mayores 13 años. **Subtitulada:** 15, 17:40 y 20:20 hs.

# ALIEN: ROMULUS

Terror. Ciencia. Ficción. Mayores 16 años. **Subtitulada:** 17:30 y 20:10 hs.

# LA TRAMPA

Terror. Suspenso. Mayores 16 años. Subtitulada: 20:20 hs.

# **DEADPOOL & WOLVERINE**

Acción, Aventura, Comedia, Mayores 16 años. Castellano: 17:20 hs.

# MI VILLANO FAVORITO 4

Familiar. Comedia. Animación. Acción.

Castellano: 15:10 hs

# CINEMARK Hoyts

.......

Shopping Portal, Nansen 255



2D Todos los días **3D** De lunes a viernes

# **ALIEN ROMULUS**

Terror.

Mayores 16 años.

Castellano: 13:45, 14:30, 16:30, 17:20, 19,15, 22, 22:30 y 23 hs. Subtitulada: 20:10 hs.

# ROMPER EL CÌRCULO

Romance. Drama. Mayores 13 años.

**Castellano:** 14, 16:10, 17 y 20 **Subtitulada:** 13:10, 19, 22 y 22:50 hs.

# **INSEPARABLES**

Familiar, Aventuras, Animación. ATP. Castellano: 14:30 hs.

# **CORALINE 15° ANIVERSARIO**

Animación. Mayores 13 años.

Castellano: 12:30, 14:50, 17:30, 20 y

# **CULPA CERO**

Comedia. Mayores 13 años.

Castellano: 14:40 Y 19:40 hs.

# **DEADPOOL & WOLVERINE**

Acción. Aventura. Comedia. Mayores 16 años.

Castellano: 2D: 13:45, 16:40, 17, 19:10, 19:30, 20, 22:10, 22:30 y 22:50 hs.I 3D: 12:50 y 15:50 hs.

Subtitulada: 2D: 13:30 y 16:20 hs. I 3D: 18:50 y 21:50 hs.

# **GIGANTES UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA**

Infantil.

Castellano: 12:30 hs.

# **INTENSAMENTE 2**

Fantasía. Familiar. Animación.

Castellano: 13, 15:20, 17:40 y 20:10 hs.

# LA TRAMPA

Terror. Suspenso. Mayores 16 años.

Castellano: 17:10 y 23 hs.

# MI VILLANO FAVORITO 4

Familiar. Comedia. Animación.

Castellano: 13:20, 15:40, 18 y 20:20 hs.





# **FALLECIMIENTOS**

# **FERNANDO** FEDERICO BRUSSA q.e.p.d.

Falleció el 16/8/2024. Su esposa: Adriana; sus hijos: Eduardo, Marcelo y Martín; su hija política: Anahí; su madre: Elisabeth; su hermana: María Alejandra; sobrinos y demás familiares, comunican que sus restos serán inhumados hoy, en el cementerio El Redentor de Granadero Baigorria. P.: CARAMUTO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

# **HAYDEE ADA** RODRIGUEZ q.e.p.d.

Falleció el 16/8/2024. Hijos: Mónica y Pablo; hijo político: Horacio; nietos: Belén y Emanuel; hermanas: Dora y Chochi; amigos, vecinos y d.d., comunican que sus restos serán inhumados hoy, a las 10 hs., en el cementerio Parque de la Eternidad. - P.: CARAMU-TO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

# **PARTICIPACIONES**

# ALMICAR SERGIO **CHAPARRO**

Falleció el 14/8/2024. Su esposa: María S. Yema; sus hijos: María Cecilia y Pablo Sergio; hija política: Jazmín; nietos: Tomás, Josefina, Martín, Facundo, Julia y Sarita; comunican su fallecimiento. - P.: CARAMUTO, Córdoba 2936. Tel whatsapp 4373838 (+5493412023422).

# CARLOS ALBERTO **RIGHI** q.e.p.d.

Falleció el 12/8/2024. Su tía: Beatriz Righi; sus primos: Mariano Righi y Germán Grego; amigos y demás familiares, comuni-can que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Eternidad de Granadero Baigorria. - P.: CARAMU-Córdoba 2936. TO. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

# **EVA ALMIRA** PERALTA Vda. DE **DEPEGO** q.e.p.d.

Falleció el 16/8/2024. Sus hijos: Jorge y Adriana; su hija po-

lítica: Adriana; sus nietos: Mora y Mariano; amigos y demás familiares, comunican que sus restos fueron inhumados aver en el cementerio Jardín Ibarlucea. - P.: CARA-MUTO. Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

# JOSE MARIA **GHISOLFI** q.e.p.d.

Falleció el 14/8/2024. Su esposa, hijos, hijos políticos y niecomunican su fallecimiento. alto y lleva tu alegría donde sea que estés. P.: CARAMUTO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

# JOSE TRIASSI q.e.p.d.

Falleció el 12/8/2024. Su hijo: José; hija política: Jorgelina; nietos: Florencia, Marina y Elisa; hijo politico: Eduardo y d.d., comunican que sus restos fueron cremados en el crematorio Privado de Caramuto en San Lorenzo. - P.: CARA-MUTO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

# MIRTHA TERESA CALVO DE **ALVAREZ**

q.e.p.d.

Falleció el 14/8/2024. Sus hijos: Rodrigo, María Asunción y Lisando Alvarez Calvo; sus nietos: Franco, Rosalía Fasoli; Juan Ignacio Alvarez Calvo, Esmeralda Fasoli y Nahuel Alvarez Calvo; hija política: Gretchen Isiar e hijo político: Juan Manuel Fasoli; recordándola siempre como una gran esposa, madre y abuela, ruegan una oración en su memoria y comunican que sus restos fueron inhumados en el cementerio El Prado. - P.: CARAMUTO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

# VILMA REGINA **MARTINEZ**

Falleció el 16/8/2024. Su hija: Mariela y familia; amigos y demás familiares, comunican que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Eternidad de Granadero Baigorria. - P.: CARAMU-Córdoba 2936. TO. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422)

q.e.p.d.

# SUSANA LEONOR MENDE DE MAMANA

q.e.p.d.

Falleció el 16/8/2024. Su esposo: Roberto Mamana; hijos: Claudia v Luis: hija política: Alejandra Danner; nietos: Lucía, Martín, Natalia, Andrés y Javier y d.d., comunican que sus restos fueron inhumados en el cementerio El Prado de Pérez. - P.: CARAMU-TO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

# **MYRIAM RAQUEL** ARANCIBIA Vda. DE **BIANCO**

q.e.p.d.

Falleció el 3/8/2024 hijos: Juan Sus Eduardo, José María, Marcelo Alberto y Gustavo Gabriel; hijas politicas, nietos, cuñada: Edilia Maria Bianco y d.d. comunican que sus restos fueron cremados en el crematorio Privado de Caramuto en San Lorenzo. - P.: CARA-MUTO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

# SALVADOR MARTI q.e.p.d.

+

Falleció el 6/8/2024 Su esposa: Claudia Burgos; sus hijos: María José, María de los Angeles, Mariel y Dario Marti; Claudio Alejandro Castro; hijos políticos y sus nietos comunican su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Crematorio Privado de Caramuto en San Lorenzo. - P.: CARA-MUTO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422)

# **Doctor LEONARDO EMLIO GENTILE CAPPELLA**

q.e.p.d.

Falleció el 5/8/2024 Su esposa: Graciela Quaranta; sus hijos: Leonardo, Javier y Cristian; su hija política: Verónica Pérez; sus nietos: Lucio, Belén, Mateo, Benjamín, Francesca y Bernarda: su hermana: Pirula: su hermano político: Carlos; sobrinos y demás familiares comunican que sus restos fueron inhumados en el cementerio El Salvador. - P.: CARA-MUTO. Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

# EDMUNDO DANTE **VERRONE**

†

q.e.p.d.

Falleció el 5/8/2024 Su esposa: Alicia; sus hijos: Andrea, Carina y Mariano; sus hijos políticos: Martín, Osvaldo y Alberto; sus nietos: Luciana, Lorenzo, Catalina, Renata y Emilia; su hermana: María Cristina y su cuñada: Graciela; sobrinos y demás familiares comunican que sus restos fueron inhumados en el Crematorio Privado de Caramuto en San Lorenzo. - P.: CARAMU-TO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp (+5493412023422).

# MARTHA ANTONIA

q.e.p.d. Falleció el 9/8/2024 Sus sobrinos: Emilia y Buatista; hermana politica: Bibiana y d.d. comunican que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Eternidad. - P.: CARAMU-TO, Córdoba 2936. Tel 4373838 whatsapp

**BLENGINO** (+5493412023422).



# **ATENCIÓN PERSONALIZADA LAS 24 HS**

& Contactanos al 437 38 38

○ WhatsApp 341 202 3422





# CREMATORIO PRIVADO

0800 888 0502
www.crematorioeon.com.ar

CREMACIONES VOLUNTARIAS (341) 2650501

Granadero Baigorria

# **PARTICIPACIONES**

†

# RICARDO LUIS BISSUTTI q.e.p.d.

Falleció el 16/8/2024, en Rosario. Sus hermanas: Alicia y Susana; cuñado: Ricardo; familiares y amigos, participan el fallecimiento y una oración en su memoria.

# RECORDATORIAS

†

# MABEL CARLETTI DE ULLOQUE q.e.p.d.

Falleció EL 19/8/2009, en Cañada de Gómez. A 15 años de su partida, sus familiares la recuerdan con afecto y gratitud.



GLADYS NOEMI CAPORALE Vda. DE GIUSTI

13/8/2022. Falleció q.e.p.d. Querida hermana, se cumplieron dos años que te fuiste al cielo, el lugar que mereces. Yo no pude darte el último abrazo y los besos, para despedirte de este mundo... Hermana, mundo... no puedo estar un día sin tenerte presente. Hermana, nos encontraremos y nadie podra negarme darte un

gran abrazo. Con todo el amor que tuvimos. Tu hermano, Roberto.



MARCELO JOSE PEREZ

Falleció el 22/8/2014. Viejo querido, hace 10 años que te fuiste dejando un vacío enorme entre nosotros, te recordamos permanentemente, estás presente en todo momento, una charla, una caricia, los cuentos que siempre contabas. Gracias por enseñarnos los

buenos momentos de la vida, excelente esposo, padre y abuelo, te queremos Eternamente. Gracias viejo por todo. Tu esposa, hijos, nuera: Marilina; nietos: Matías, Valentina e Imanol.



GUILLERMINA ELISA RAJOVITZKY

Falleció el 17/7/2024. Mamá tu familia te recordamos con amor y cariño por todo lo que nos brindaste en nuestra vida. Gracias por todo! Descansa en las manos de Dios junto a papá y todos nuestros seres queridos quienes iniciaron antes nuestro viaje hacia la luz.



OLGA JIMENEZ Vda. DE DI MUZZIO

Falleció el 9/8/2016. Pasaron ocho años sin tu presencia, seguro guiándome desde el cielo en mi camino. Te extraño como el primer día, mamá. Tu hija Mónica.

La ropa que No usas...

# **SEGURO LE SIRVE**

A OTRO!

482-0155 Rosario







LA CAPITAL

# PUBLICÁ TU AVISO

funebres.lacapital.com.ar

(para publicación del día siguiente ingresá hasta las 18 hs)





1 AVISO POR MES Personalmente en Sarmiento 763 o al 422 8888 también llamando al 422 8888 DÍAS HÁBILES DE 9 A 17 HS

# **ENTRETENIMIENTOS**

# Sudoku



# **Instrucciones**

El obietivo es rellenar la cuadrícula de 9x9 dividida en subcuadrículas de 3x3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. No se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula.

# Solución anterior

|   |      |       | 72 | 15 |   |   |   |   |
|---|------|-------|----|----|---|---|---|---|
| 5 | 7    | 1     | 3  | 4  | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | 3    | 8     | 2  | 1  | 5 | 4 | 9 | 7 |
| 4 | 9    | 2     | 6  | 8  | 7 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | 1    | 7     | 5  | 6  | 2 | 9 | 8 | 4 |
| 8 | 4    | 9     | 7  | 3  | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 2 | 6    | 5     | 8  | 9  | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 7 | 2    | 6     | 1  | 5  | 3 | 8 | 4 | 9 |
| 1 | 5    | 4     | 9  | 2  | 8 | 7 | 3 | 6 |
| 9 | 8    | 3     | 4  | 7  | 6 | 1 | 5 | 2 |
|   | 7.55 | 0.790 |    |    |   |   |   |   |

# Grilla



# **Definiciones**

1. Echar llamas. 2. Recaudación de donativos voluntarios, generalmente para fines benéficos. 3. Mecanismo para expulsar los cartuchos vacíos en las armas de fuego. 4. Limpieza o aseo para prevenir enfermedades 5. Dibujo o esbozo rápido y esquemático. 6. Acción de cuidar. 7. Baloncesto. 8. Vi confusamente algo. 9. Terreno plantado recientemente de un mismo tipo de plantas. 10. Que ha confesado su autoría en un delito. 11. Objeto en forma de peine convexo usado para sujetar un peinado o como adorno. 12. Relativo a la naturaleza. 13. Pertinaz, obstinado e irreductible.

#### En las columnas sombreadas leerá un refrán popular.

# **Ayuda**

ar - bás - co - co - con - cro - cui - da - do - e - en - fe gie - hi - lec - lla - me na - ne - ne - o - pei - plan - quet - quis - ral - so - ta - ta - ter - tí - tor - tre - tu - ví - vec

# Solución anterior

| 1.  | G | 0 | L | F | 0 |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.  | U | G | A | N | D | E | S |
| 3.  | L | A | C | T | I | C | 0 |
| 4.  | A | L | F | I | L | Е | R |
| 5.  | Y | A | G | U | A | N | Е |
| 6.  | V | 0 | R | T | I | C | E |
| 7.  | A | N | Е | X | I | 0 | N |
| 8.  | N | Е | U | R | 0 | N | A |
| 9.  | I | N | N | 0 | В | L | Е |
| 10. | D | Е | V | Е | L | A | R |
| 11. | A | В | D | 0 | M | E | N |
| 12. | D | E | S | N | U | D | 0 |
| 13. | С | 0 | T | E | J | A | R |
| 14. | R | Е | В | Е | L | D | Е |
| ,   |   |   |   |   |   |   |   |

# Horóscopo

# **Aries.** (21/3 al 20/4)

Te convendría hoy hacer catarsis con tus amigos y conocidos, ir a alguna reunión, despejarte. Cuánto  $menos\,te\,concentres\,en\,situaciones\,problem \'aticas\,mejor.$ 

# **Tauro.** (21/4 al 21/5)

El día trae algunos logros, cosas que salen bien y que te interesaba concretar o encauzar. Tu vida familiar y afectiva no atraviesa el mejor momento, calma.

# **Géminis.** (22/5 al 21/6)

Excelente para viajes, contactos con el exterior, recibir personas o noticias desde lejos. Sentís el impulso de hacer cambios y replanteos, serán muy positivos.

#### **Cáncer.** (22/6al 23/7)

Optimo en lo vincular, hacer cosas en común, desarrollar ideas o proyectos, encontrar apoyo y aportes en quienes lo integran en especial en la pareja o socios.

**Leo.** (24/7 al 23/8) Favorecido en tu bienestar personal, un día excelente además para desarrollar tus actividades o trabajo; te rendirá y te sentirás a gusto manteniéndote activo.

# **Virgo.** (24/8 al 23/9)

Es un muy buen momento para encarar todo lo que implique diversión, esparcimiento y distensión. Es también un día favorable para el plano afectivo y

# **Libra.** (24/9 al 23/10)

Hoy tu hogar es tu lugar especial. Tal vez movido y ajetreado pero también es un ámbito que te resultará muy disfrutable y donde sin dudas te sentirás a gusto.

# **Escorpio.** (24/10 al 22/11)

Un día que no por ajetreado será negativo, al contrario. Es ideal para sacarte cosas pendientes, hacer alguna salida, contactos. Te resultará liberador además.

# **Sagitario.** (23/11 al 21/12)

Conveniente para las finanzas, economías, para movilizar asuntos relacionados con bienes o propiedades, para cobros y también para gastos que son convenientes.

# **Capricornio.** (22/12 al 20/1)

Tenés muchas cosas a favor entre ellas brillar con luz propia, carisma, bienestar. Hay situaciones complejas y problemas a resolver, no lo quieras hacer hoy.

# **Acuario.** (21/1al 19/2)

A pesar de tener bienestar anímico y una vida interior armónica, es posible que las circunstancias te lleven a estar tenso. Intentá ser sumamente light hoy.

# **Piscis.** (20/2 al 20/3)

Lo más positivo para vos es la vida social, reunirte con amigos, charlar o pasear pero eludir la vida familiar y el entorno doméstico. No te quedes en tu casa.

# **Sorteos**

Resultados extraoficiales de los sorteos de ayer

# **Quiniela santafesina**

| EL 1 | DE LA | MAÑ. | ANA  | MAT | TUTINA |     |      | VES | PERTIN | NΑ  |      | NOC | TURNA |     |       |
|------|-------|------|------|-----|--------|-----|------|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| 10   | 9537  | 11º  | 0508 | 10  | 8822   | 11º | 6444 | 10  | 8613   | 11º | 2878 | 10  | 17811 | 11º | 51375 |
| 20   | 1336  | 12°  | 8942 | 2º  | 4691   | 12° | 3990 | 2º  | 8769   | 12° | 8189 | 2º  | 30323 | 12° | 39410 |
| 30   | 5514  | 13º  | 1812 | 30  | 0737   | 130 | 8618 | 30  | 3578   | 13º | 5026 | 30  | 07418 | 13° | 14861 |
| 40   | 3598  | 14º  | 1524 | 40  | 4348   | 140 | 1558 | 40  | 6999   | 14º | 6356 | 40  | 57386 | 140 | 32065 |
| 5º   | 5845  | 15°  | 4803 | 5º  | 1847   | 15° | 3391 | 5º  | 6745   | 15° | 1133 | 5º  | 23483 | 15° | 14643 |
| 6º   | 2738  | 16º  | 0658 | 6º  | 6487   | 16° | 5937 | 6º  | 1515   | 160 | 2134 | 6º  | 30904 | 160 | 08373 |
| 7º   | 5354  | 17º  | 8214 | 7º  | 4798   | 17º | 4201 | 7º  | 0895   | 17º | 4439 | 7º  | 59139 | 17º | 50709 |
| 80   | 3924  | 18º  | 1005 | 80  | 1009   | 18º | 4113 | 80  | 5470   | 180 | 1813 | 80  | 40905 | 18º | 14055 |
| 90   | 4922  | 190  | 7373 | 90  | 6941   | 190 | 7772 | 90  | 5449   | 19º | 0331 | 90  | 36378 | 19º | 55550 |
| 10°  | 6916  | 20°  | 3326 | 10° | 3774   | 20° | 0974 | 10° | 2327   | 20° | 7048 | 10° | 33638 | 20° | 37332 |
|      |       |      |      |     |        |     |      |     |        |     |      |     |       |     |       |

# Ouiniela de la Ciudad

| _                    |                                      | -                        |                                      |                             |                                      |                   |                                      |                      |                                      |                                 |                                      |                             |                                      |                          |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| L 1                  | O DE LA                              | MAÑ                      | ANA                                  | MAT                         | TUTINA                               |                   |                                      | VES                  | PERTIN                               | <b>IA</b>                       |                                      | NOC                         | TURNA                                | 1                        |                                      |
| 20<br>30<br>40<br>50 | 6864<br>2332<br>5503<br>3692<br>0098 | 12°<br>13°<br>14°<br>15° | 2186<br>3421<br>4390                 | 20<br>30<br>40<br>50        | 2412<br>1737<br>2372<br>5024<br>6401 | 13°<br>14°<br>15° | 8335<br>9187<br>4206<br>1063         | 2º<br>3º<br>4º<br>5º | 2332                                 | 13°<br>14°<br>15°               | 0528<br>3571<br>3832<br>9142         | 2º<br>3º<br>4º<br>5º        | 4063<br>0645<br>2428<br>6690<br>2191 | 12°<br>13°<br>14°<br>15° | 3439<br>7867<br>0073<br>7007<br>3906 |
| 70<br>30<br>90       | 8875                                 | 18º<br>19º               | 6681<br>9598<br>9365<br>1765<br>1866 | 6°<br>7°<br>8°<br>9°<br>10° | 5323<br>1915<br>1373<br>0031<br>2044 | 17º<br>18º<br>19º | 1262<br>7001<br>9927<br>5932<br>4743 | 7º<br>8º<br>9º       | 7889<br>1128<br>5081<br>8571<br>2802 | 16°<br>17°<br>18°<br>19°<br>20° | 3593<br>8057<br>4646<br>8625<br>2731 | 6º<br>7º<br>8º<br>9º<br>10º | 8281<br>5024<br>6758<br>9933<br>6341 | 17º<br>18º<br>19º        | 4735<br>1097<br>9022<br>0737<br>5272 |

# **Quiniela bonaerense**

| EL 19 | DE LA | MAÑ | ANA  | MATUTINA |      |     |      | VES | VESPERTINA |     |      |     | NOCTURNA |     |      |  |
|-------|-------|-----|------|----------|------|-----|------|-----|------------|-----|------|-----|----------|-----|------|--|
| 10    | 6613  | 11º | 7870 | 10       | 6059 | 11º | 3374 | 10  | 2310       | 11º | 7403 | 10  | 0892     | 11º | 2978 |  |
| 2º    | 4614  | 12° | 0573 | 2º       | 5251 | 12° | 8803 | 2º  | 8247       | 12° | 1393 | 20  | 4808     | 12° | 4298 |  |
| 30    | 3781  | 13° | 6400 | 30       | 8936 | 13° | 4239 | 30  | 5720       | 13º | 1709 | 30  | 8539     | 13° | 9312 |  |
| 40    | 2162  | 14º | 7682 | 40       | 6372 | 14º | 3004 | 40  | 0223       | 14º | 1492 | 40  | 2641     | 14º | 9198 |  |
| 5º    | 4731  | 15° | 4145 | 5º       | 0196 | 15° | 3715 | 5º  | 7450       | 15° | 5303 | 5º  | 8535     | 15° | 1910 |  |
| 6º    | 7707  | 16º | 1512 | 6º       | 6029 | 16° | 0776 | 6º  | 8347       | 16° | 0403 | 6º  | 6669     | 16° | 4469 |  |
| 70    | 7261  | 17º | 1250 | 7º       | 9408 | 17º | 1586 | 7º  | 3955       | 17º | 0540 | 7º  | 3774     | 17º | 1008 |  |
| 80    | 5361  | 18º | 7440 | 80       | 9608 | 18º | 6850 | 80  | 8638       | 18º | 9875 | 80  | 5361     | 18º | 2261 |  |
| 90    | 4879  | 190 | 9967 | 90       | 3253 | 19º | 5083 | 90  | 9598       | 19º | 9101 | 90  | 2852     | 19º | 7167 |  |
| 10°   | 3115  | 20° | 7661 | 10°      | 3384 | 20° | 6645 | 10° | 8789       | 20° | 6940 | 10° | 0282     | 20° | 2424 |  |
|       |       |     |      |          |      |     |      |     |            |     |      |     |          |     |      |  |

# Tómbola de Entre Ríos

| EL 19 | DE LA | MAÑ | ANA  | MAT | UTINA |     |      | VES | PERTIN | ΙA  |      | NOC | TURNA |     |      |
|-------|-------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|------|
| 10    | 7264  | 11º | 3251 | 10  | 1947  | 11º | 4033 | 10  | 6970   | 11º | 0138 | 10  | 4189  | 11º | 5012 |
| 2º    | 8265  | 12° | 8993 | 2º  | 4845  | 12° | 9142 | 2º  | 8523   | 12° | 4853 | 2º  | 9478  | 12° | 3610 |
| 30    | 8677  | 130 | 8887 | 30  | 2976  | 13° | 1423 | 30  | 2068   | 13° | 6619 | 30  | 2291  | 13° | 0304 |
| 40    | 5569  | 140 | 3575 | 40  | 8698  | 14º | 1376 | 40  | 6215   | 14º | 3102 | 40  | 9663  | 14º | 3825 |
| 5º    | 4117  | 15° | 9202 | 5º  | 1694  | 15° | 8193 | 5º  | 9974   | 15° | 2870 | 50  | 5909  | 15° | 8423 |
| 6º    | 4363  | 160 | 9374 | 6º  | 0829  | 16° | 4426 | 6º  | 7199   | 16º | 2420 | 6º  | 4447  | 16º | 8894 |
| 7º    | 1665  | 17º | 0772 | 7º  | 2481  | 17º | 8096 | 7º  | 4013   | 17º | 3344 | 7º  | 1574  | 170 | 6561 |
| 80    | 0186  | 180 | 6788 | 8o  | 9825  | 18º | 8669 | 8o  | 8136   | 18º | 0200 | 80  | 4792  | 180 | 5295 |
| 90    | 2456  | 19º | 3907 | 90  | 4281  | 19º | 6653 | 90  | 0318   | 19º | 8026 | 90  | 1888  | 19º | 2208 |
| 10°   | 0116  | 20° | 7910 | 10° | 3140  | 20° | 8765 | 10° | 1158   | 20° | 2692 | 10° | 6127  | 20° | 8132 |

# Córdoba

MATUTINA

| 10  | 2608 | 110 | 1987 |
|-----|------|-----|------|
| 20  | 1425 | 120 | 5704 |
| 30  | 2056 | 130 | 4445 |
| 40  | 1087 | 140 | 6773 |
| 50  | 7879 | 15º | 9738 |
| 6º  | 9741 | 16º | 6418 |
| 70  | 4847 | 170 | 2686 |
| 80  | 5298 | 18º | 0056 |
| 90  | 5175 | 190 | 2150 |
| 10° | 6960 | 20° | 2071 |
|     |      |     |      |
| Có  | rdob | a   |      |

NOCTURNA

| 0  | 7689 | 11º | 1298 |
|----|------|-----|------|
| Ю  | 0861 | 12° | 4053 |
| go | 7486 | 13° | 2127 |
| О  | 4542 | 14º | 7865 |
| 50 | 9073 | 15° | 8157 |
| o  | 5968 | 16º | 2187 |
| 70 | 2588 | 17º | 0812 |
| o  | 4075 | 18º | 6274 |
| 0  | 8923 | 190 | 7174 |
| 0  | 9273 | 20° | 7319 |
|    |      |     |      |

# **CONTRATAPA**

# El clima. Hoy

Cielo mayormente nublado. Lloviznas por la noche.



MÍNIMA

18°



Las temperaturas de ayer: Mínima: 10,3º a las 7.00 hs Máxima 15,5º a las 15 hs

Mañana

Mayormente

nublado.

Mínima: 12º

Máxima: 16º

Miércoles



Máxima: 13º

Pasado mañana

Mayormente nublado. Mínima: 8º

Nublado con lluvias aisladas Mínima: 7º Máxima: 12º

# Sol y Luna

26/8

Salida 07:36 Sol Puesta 18:36



19/8

Salida 17:26 Luna Puesta 07:00

2/9

11/9



Altura del

Paraná

# **Crucigrama**

|    | 1  | 2  | 3  | 4  |    | 5  | 6  | 7  | 8  |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 9  |    |    |    |    |    | 10 |    |    |    | 11 |
| 12 |    |    | 13 |    | 14 |    |    |    | 15 |    |
| 16 |    | 17 |    | 18 |    |    |    | 19 |    |    |
| 20 |    |    | 21 |    |    |    | 22 |    |    |    |
|    |    | 23 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24 | 25 |    |    |    |    |    | 26 |    | 27 | 28 |
| 29 |    |    |    | 30 |    | 31 |    | 32 |    |    |
| 33 |    |    | 34 |    |    |    | 35 |    | 36 |    |
| 37 |    | 38 |    |    |    | 39 |    | 40 |    |    |
|    | 41 |    |    |    |    | 42 |    |    |    |    |

# HORIZONTALES

- 1 Sentimiento del ánimo hacia lo que place.
- 5 Alamo, árbol.
- 9 Parte blanca del huevo duro.
- 10 Inundación.
- 12 Símbolo químico del litio.
- 13 El que es causa de alguna cosa o la
- 15 Existe.
- 16 Utilice.
- 18 Alabanza.
- 19 Apócope de pone. 20 Calzado que cubre el pie y parte de la pierna. 22 Adorno.
- 23 No tocado o palpado.
- 24 Cocaína.
- 26 Cañón corto.
- 29 Gusano que se cría en las heridas.
- 32 Mamífero carnicero plantígrado.
- 33 Símbolo químico de la plata. 34 Bondadoso.

- 36 Abrev. de usted. 37 . . . obstat: Expr. lat. empleada por la censura eclesiástica para aprobar una publicación.
- 39 Mitra alta que suele usar el Papa.
- 41 Ulcera en la boca.
  42 Pronombre de tercera persona fem. sing.

# VERTICALES

- 1 Arbol betuláceo.
- 2 Fam. Apócope de mamá.
- 3 conj. Expresa una relación de alternancia. 4 Nombre de varón.
- 5 Parte delantera del buque.
- 6 Escuchar.
  7 Símbolo químico del bario.
- 8 Teatro o lugar destinado en Grecia para los espectáculos musicales.
- 9 Sociedad deportiva o de recreo.
- 11 Solípedo más pequeño que el caballo y

# Solución anterior

| Н            | Α | R            | Е | Μ            |   | $\mathbf{C}$ | R | Α                | S            | O |
|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------------------|--------------|---|
| Α            |   | В            | O | Α            |   | R            |   | N                |              | Т |
| Т            | В |              | N | Ι            | Н | Ι            | L |                  | Е            | R |
| O            | I | R            |   | $\mathbf{Z}$ | U | Α            |   | Α                | Ν            | Α |
|              | G | U            | Α |              | Е |              | D | U                | $\mathbf{C}$ |   |
|              | Α | Р            | L | Α            | S | Т            | Α | D                | O            |   |
|              | Μ | Ι            | Α |              | Р |              | S | Α                | L            |   |
| $\mathbf{C}$ | Ι | Α            |   | Т            | Е | R            |   | $\boldsymbol{Z}$ | Α            | R |
| L            | Α |              | В | Ι            | D | O            | N |                  | R            | U |
| I            |   | $\mathbf{C}$ | Α | Р            |   | $\mathbf{C}$ | O | Α                |              | D |
| Р            | Е | C            | Н | O            |   | Α            | N | C                | Η            | O |

# de orejas largas.

- 14 Que se puede tocar.
- 17 Parte de la filosofía que trata de la moral.
- 19 Que tiene probidad.
- 21 Nombre de mujer.
- 22 Búho, autillo.
- 24 Apocope de cuanto 25 Festín.
- 27 Interés excesivo en un préstamo.
- 28 Quím. Sosa.
- 30 Documento pontificio con sello. 31 Lo que es, existe o puede existir. 34 (pal. ingl.). En informática, unidad
- elemental de información.
- 35 Lengua de ..., conjunto de dialectos medievales existente en la mitad norte de Francia.
- 38 Símbolo químico del hafnio.
- 40 Símbolo químico del aluminio.

# LA FOTO HISTÓRICA (ARCHIVO LA CAPITAL)



Fotografía de una de las esquinas emblemáticas de Rosario, Bv. Oroño y Córdoba en 1956.

# **Pirámide**

Hay que determinar el valor del cuadrado superior. Las reglas son las siguientes:

1) Cada cuadradito es la suma de los números que contienen las dos cajas que lo sostienen, excepto los seis de

2) Las seis cajas de la base contienen sin repetición los dígitos del uno al seis.

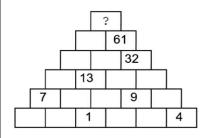

# Solución anteriores

|   |    |    |    | 14 | 14 |    |    |   |   |   |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
|   |    |    | 75 | 5  | 69 | •  |    |   |   |   |
|   |    | 36 | 3  | 39 | )  | 30 | )  |   |   |   |
|   | 15 | 5  | 21 |    | 18 | 3  | 12 | 2 |   |   |
| 5 |    | 10 | 10 |    | 1  | 7  |    | 5 |   |   |
| 1 | 4  |    | 6  | ;  | 5  |    | 2  |   | 3 | 8 |

# **Humor diario**

Por **FREDDY** 



# Funes Roldán

AYUDAR PARA VIVIR El incansable merendero de Magda ROLDÁN

El municipio repara las escuelas

Página 4 Página 7 Domingo 18 de agosto de 2024 Nacho Rimini El ADN del radicalismo El concejal funense es hijo del exedil Horacio y sobrino del exintendente y exconcejal Juvenal Rimini. "Mi papá fue un armador político y mi tío un gran intendente", asegura. PÁGINAS 2 Y 3



"Horacio era un armador . Era un político de raza. Y mi tío era un gran intendente", sostiene Ignacio Rimini.

# Ignacio Rimimi, el heredero del radicalismo en Funes

El hijo del exconcejal Horacio y sobrino del exintendente Juvenal ganó la presidencia de la UCR en Rosario. "Quiero seguir en la política local", advierte

Miguel Pisano

mpisano@lacapital.com.ar



El concejal radical de Funes, licenciado en Economía y docente de la UNR Juan Ignacio Rimini, hijo del exedil Horacio y sobrino del exintendente y exconcejal Juvenal, integra el espacio del gobernador Maximiliano Pullaro ("no acepté un cargo en la provincia para seguir en la política local"), perdió dos elecciones a la Intendencia y ganó a mediados de año la presidencia del Comité de la UCR en Rosario.

Nacido el 6 de enero de 1988 en la casona de su familia en Funes, Nacho es hijo de Maíta (María de los Angeles) y de Horacio, quien murió a los 65 años de un tumor, el 7 de enero de 2015. "Soy funense, pero nacido y criado, con toda mi vida hecha acá: jardín de infantes Amiguitos, María Auxiliadora en la primaria, Nazaret en la secundaria, Club San Telmo. Viví desde los dos años en la casona de mi familia en

Funes. Mi viejo, Horacio, fue concejal dos veces, y mi tío Juvenal, que era médico, fue intendente y concejal en varios períodos", repasa Nacho, que habla casi sin parar. Alto, de cabello corto rubio, barba cuidada, pullover azul, camisa blanca y pantalón y zapatos negros, elige una mesa de un bar del centro funense para hablar casi una hora y media con La Capital.

"Estuve a mil con la (elección) interna. Un día miré el teléfono y tenía como 70 mensajes sin contestar. Viste cómo somos los radicales: si viene una elección, no pasa nada, pero si hay una interna nos ponemos como locos..." sorprende a modo de presentación, con un agudo sentido del humor.

# -¿Cómo era Funes en tu infancia?

-Funes era esto (el centro), un pueblo de menos de 10 mil habitantes, con muchas casas de fin de semana muy grandes, con algunas casonas de gente que sólo venía los fines de semana. La gente dormía sin cerrar la puerta con llave. Mi viejo se olvidaba de cerrarla y mi

vieja lo retaba. Estaban la Mercería Aljanati, la carnicería de Rodríguez y la Heladería Dairy. Hasta mi secundaria esto era un pueblo.

# -¿Cuándo explotó?

-El boom demográfico vino en 2010 y se agudizó con la pandemia, que generó un nuevo deseo de contacto con la naturaleza, por eso Funes fue un lugar tan demandado. Entonces el pueblo pasó a ser una ciudad de 38 mil habitantes, primero, y de 50 mil después, y de 150 mil en verano.

#### -El pianista Jorge Cánepa dijo en su entrevista en La Capital que ahora no necesitan ir a Rosario a comprar una pizza o una camisa.

-Tal cual. Ni a comprar ropa deportiva. Había una YPF, una Shell vieja, dos clubes grandes y dos más chicos: San Telmo y Funes, y Florida y el Industrial, pero no había barcitos ni boliches. En Funes dábamos la vuelta del perro cuando sacábamos el carné de conducir: General Paz, Independencia –ahora Presidente Perón–, Santa Fe y Elorza. Era otro ritmo, más campechano y de pueblo.

#### -¿El sistema de estacionamiento medido puede ordenar el tránsito en el centro?

-Es un desafío, porque hay que manejar recursos que no son del intendente de turno. Si no agarran el toro por las astas el problema del tránsito se va a complicar. Vivo en la garita 16 y fijate cómo cambió Funes que antes desde mi casa hasta acá tardaba tres minutos en auto y ahora tardo siete. Ahora está lleno de camiones con acoplado o de colectivos. Por eso tenemos que pensar la ciudad a 10 o a cinco años. El ordenamiento del tránsito se debe hacer con una rotonda. Hoy el vecino maneja a

"Soy funense, nacido y criado en la casona de mi familia, cuando era un pueblo de 10 mil habitantes" una mayor velocidad y algunas medidas parecen reacciones espasmódicas. Necesitamos crecer en forma armónica y nuevos accesos. El proyecto de Juvenal Rimini era crecer hacia Mendoza, bulevularizar la ruta 9 y tener un acceso no pavimentado. Ahora entrás por tres calles y entrás o salís por Galindo, que no da para más. No podés tener una sola salida.

# -¿Cómo era tu tío, Juvenal Rimini?

-Era un gran intendente. Un tipo con mucha historia. Era el médico del pueblo, un gerontólogo. Le costó tres elecciones ganar. Fue concejal desde el 93 hasta 2003 e intendente hasta 2011.

# −¿Y cómo era Horacio Rimini, tu papá?

-Mi viejo era un gran formador de dirigentes. Me formó a mí y a (la exintendenta) Mónica Tomei, del Frente Progresista y del Pro. Horacio era un armador político. Era un político de raza. Yo tenía cinco años v me acuerdo que estábamos con mi hermana armando el voto sábana, que venía en una sola boleta y que metíamos dentro de un sobre. Vivíamos en el comité, que abría todos los días. Ahora tenés comités en Alvarez o en Rosario, pero no abren todos los días. Yo me crié en un comité. Entré en 2015 como concejal y mi papá murió al mes, el 7 de enero, a los 65 años, el día siguiente a mi cumpleaños, después de sufrir un año de un cáncer de hígado.

Sigue en la página 3



"Tuve un ofrecimiento para trabajar en la provincia, pero me debo a lo local", asegura el concejal funense.

# Viene de la página 2

# -¿Cuál es su legado?

-Siempre me decía que como opositor uno tiene que hacer un control de las cuentas públicas. Mi papá era un caudillo, en la época de (los exintendentes) Míguez y Marracino. Era otra forma de hacer política.

# -El radicalismo parece por momentos tan variopinto como el peronismo. Puede ser filoperonista o apoyar a Macri o a Milei. ¿Qué es el radicalismo?

-Hay que revalorizar el radicalismo. Es una discusión: si es socialdemocracia o liberalismo. Milei no es un liberal, es un conservador que no quiere el aborto. Lo único liberal que tiene es que no interviene en la economía. En el radicalismo tenemos que ser un partido demócrata como el de (el expresidente de Estados Unidos Barack) Obama. Es un debate que tenemos que dar los radicales entre el kirchnerismo y los libertarios: no somos como el kirchnerismo, pero tampoco somos como el mileísmo.

# -Sorprendieron con el acuerdo entre Pullaro y Kicillof, que envió sus patrulleros a Rosario.

-Es pragmático. Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba tiene problema similares con el narcotráfico y recibimos esa ayuda.

# -¿Argentina año verde?

-Es una política de defensa de la región centro, pero Pullaro y Kicillof no van a compartir el mismo espacio.

#### -¿Por qué Pullaro apoyó a Milei en el balotaje si sabía que, si ganaba, no le iba a girar fondos?

-Es cierto que Maxi declaró que lo apoyaba, pero lo hizo para retener el voto duro. En la práctica Milei no habla con él, pero no habla con ningún gobernador.

#### -¿Qué va a pasar con las obras públicas de Funes que abandonó el gobierno nacional?

-En Galindo hay que hacer una rotonda, donde retomamos la obra que con (el exgobernador Omar) Perotti hacía el desarrollador y ahora la hace la provincia. Estamos en un contexto muy complicado con obras nacionales como el Acueducto del Gran Rosario.

# -¿Qué opinás del proyecto de extender el recorrido del Urbanito, el colectivo gratuito de Funes?

-Lo hemos aprobado para darle conectividad. El deseo es darle conectividad también de norte a sur, que el colectivo llegue a los loteos, a las escuelas y a los jardines, ojalá lo logremos. La tarifa cero no puede seguir, creo que la gente debe pagar algo. Es una injusticia, porque hay recursos que no llegan a los más necesitados.

#### -Los padres autoconvocados de la Escuela Secundaria 727 piden un nuevo edificio. ¿Qué posición tienen ustedes?

-La Escuela 727 fue creada el año pasado por un decreto, de una forma no muy prolija: no tiene una ley, no tiene presupuesto, ni director, ni asistente escolar, ni materiales, ni preceptor. Se le dio vida y se hizo el anuncio. Se creó un turno mañana y el resto se va a ir resolviendo. Compartimos el reclamo de los padres, pero no es una obra que se pueda hacer de un día para el otro.

# -¿Cómo está la obra de la Escuela Favaloro?

-La obra de la Escuela Primaria 1397 Favaloro estaba parada, retomamos la construcción y en 2025 será habilitada.

# ¿En la inauguración del edificio del Comando Radioeléctrico en la zona oeste trabajaron juntos provincia y municipio?

-El municipio cedió el predio en el barrio Don Mateo y la provincia entregó cuatro móviles. Hubo que ceder primero el terreno, porque por una cuestión legal no podía haber personal de la provincia, del Ministerio de Seguridad, en un predio municipal.

# -¿Qué evaluación hacés del proyecto de Pullaro?

-Con el triunfo de Pullaro hay una revalorización de querer formar parte de Unidos, pero eso nos tiene que servir para que haya referentes para el triunfo de los radicales. El radicalismo tiene que tener protagonismo en Unidos.

# -¿Por qué declaraste que "Rosario se merece un intendente radical"?

-Pablo (Javkin) es un amigo, pero integra un frente muy diverso y eso se tiene que plasmar en un programa. El programa es fundante. Maxi (Pullaro) planteó su norte.

# -¿Y cuál es su norte?

-Maxi tiene que tener dos gestiones. Necesitamos la reforma (constitucional) para que el gobernador pueda consolidar su gestión. Un intendente puede ser reelecto todas las veces que quiera, pero no un gobernador. Un presidente comunal se pasa más tiempo haciendo campaña que gobernando, porque

# -¿Sos futbolero?

-Sí. Soy hincha de Central y jugaba de dos. Ahora juego al tenis y hago mountain bike con mis amigos. Nos vamos por caminos rurales hasta un bar de San Jerónimo, donde tomamos un café con medialunas.

tiene un período de dos años.

# -¿El técnico Pullaro te tiene en

-Totalmente. Tuve un ofrecimiento para trabajar en la provincia, pero ahora me debo más a lo local.

# -¿Qué aprendiste de los Rimini?

-Vi todo lo que costó gestionar, los vi ganar y perder. Hay que mantener el foco y la humildad porque uno es gestor de recursos que no son tuyos.

# -¿El desafío es transformar la realidad?

-Por supuesto. Hice cuatro trabajos en economía y (en las elecciones) tuve dos derrotas, pero me gusta y me apasiona la política local. Es un desafío de la ciudadanía.



# Historias de vida



'Cuando vino el Covid había mucho hambre. Un día vino mi hija Isabel y me dijo: '¿Qué te parece si les hacemos una comida?", confió Coca Barrios, frente al comedor.

# "Donar un paquete de fideos o de arroz, para nosotros es mucho"

Magdalena Barrios tiene en su casa el Comedor y Merendero "Ayudemos para vivir", en el barrio Villa Golf, de Funes. Una historia conmovedora

# **Miguel Pisano**

mpisano@lacapital.com.ar LA CAPITAL

Magdalena Barrios, una chaqueña de 70 años que vive en el barrio Villa Golf de Funes hace 37, tiene con su esposo el Comedor y Merendero "Ayudemos para vivir", que funciona durante la semana como merendero y dos días con cena, solventado con donaciones de los vecinos funenses.

Cabello largo canoso recogido, un pañuelo multicolor, grandes anteojos, campera de polar marrón, pantalón negro y blanco a rayas finitas, medias y zapatillas blancas. Magda o Madi o Coca -como la llaman todos– espera sentada a una vieia mesa de madera debajo de la galería en la vereda de su humilde casa de la calle Figueras, en Villa Golf, el primer barrio de Funes por la entrada de la ruta 9.

En la puerta de la casa Coca tiene un santuario con una imagen de la Virgen de San Nicolás y otra de la de Itatí, entre otras, debajo de un sencillo cartel que reza: "Ayudemos para vivir. Comedor y Merendero". Típico barrio suburbano por donde se lo mire, aquí la vida transcurre en la vereda y en la calle, como esas típicas Pelopincho que florecen en verano debajo de los plátanos o de una vieja mora salvaje. "En Funes no hay villas", advirtió la concejala peronista Soledad Míguez en una nota con La Capital. Y es cierto. Villa Golf –que debe su pomposo nombre a su ubicación detrás de las canchas del Rosario Golf rosarinoes un barrio de casas precarias de material, chapas y maderas, que se levanta cerca del arrovo Ludueña. en un típico paisaje suburbano de tejidos, gallineros y encantadores perros callejeros como Luna, la perrita marrón despeinada de Magda, que "apareció un día y no se fue más".

Nacida el 1º de junio de 1954 en

Mesón de Fierro, "un pueblito de campo muy viejo, que queda entre Villa Angela, Coronel Pinedo y San Bernardo" Coca es hija del ama de casa Ermelinda Aralla, de 99 años y que "vive acá nomás, en la entrada" y del agricultor Angel Barrios, quien murió y que "tenía un campito donde sembrábamos algodón, sandía. zapallo, camote v maíz".

# -¿Cómo era la vida en el Chaco?

-Es una vida muy dura, es muy dificil mejorar y salir adelante. Hay mucha pobreza y la gente se mantiene con eso: con algunos animales y una quinta de donde sacan zapallos y verduras. Chicos y grandes trabajábamos en el campito. A los cinco o seis años andábamos corriendo vacas, gallinas y chanchos

# -¿Cuándo vinieron a Funes?

-Cuando yo tenía 32 años, en 1986, vino una creciente muy grande. Fue terrible: el agua se llevaba las vacas. Abandonamos todo. Primero vino

mi marido y al mes fue a buscarnos. Un vecino vino con un tractor con acoplado y nos sacó del campo hasta la ruta, donde tomamos un colectivo hasta Hermoso Campo y allí tomamos el tren hasta Rosario.

# -¿Cómo fueron los comienzos?

-Vinimos con mi marido y siete hijos a vivir dos meses a la casa de una hermana, en Pérez, que trabajaba en las quintas, hasta que pudimos alquilar. Después, en el 87, me enfermé muy grave de cálculos en la vesícula v me internaron tres meses y me operaron en el (Hospital Provincial del) Centenario. Un día vino el director del hospital y me dijo: "Te tengo que operar de vuelta". Estaba muy flaca y no podía ni caminar, terminé en una silla de ruedas. Mi marido se iba a las 5 de la mañana a trabajar a las quintas, por suerte vino mi hermana de Buenos Aires y me dijo: "Tengo un terreno en Funes, si querés me lo pagás, y si no es tuyo". Así que nos vinimos al barrio, donde viven todos mis hermanos.

# "En la pandemia empezamos a cocinar papas, polenta, guiso de fideos y de arroz,

# –¿Cómo era Villa Golf entonces?

–No había nada. Estaba el golf cerca y había cinco o seis casas. Vinieron mis hermanos y mi marido a hacer la cocina. Compramos muebles usados, una cocina y camas para los chicos. Había unos piletones, acá nomás, de donde agarrábamos ladrillos y escombros con los chicos y los traíamos. Después por Mendoza íbamos con mi marido y sacábamos tierra, chapas y fierros.

# -¿Cómo hicieron para salir ade-

-Soy muy católica. Tengo mucha fe en la Virgen y me ayudó. Y salí adelante. Mi esposo trabajaba solo en las quintas y podíamos comprar el pan y la carne y mandar a los chicos a la escuela. Tenía dos hijas de 15 y 16 años sin trabajo. Empecé a trabajar en la Municipalidad, de mucama en el Dispensario, donde entré por el Plan Jefas y Jefes de

# "Hará 15 años, cuando estaba el doctor Rimini, empezamos con el comedor en el galpón del panadero"

# -¿Cómo surgió la idea del comedor comunitario?

-Hará 15 años, cuando estaba el doctor(Juvenal) Rimini, empezamos con el comedor en el galpón del panadero. Estuvimos más de un año, pero "Pico" tenía que hacer el pan, así que no podíamos estar más, y yo ofrecí mi casa para cocinar.

# -¿Qué pasó en la pandemia?

-Cuando vino la pandemia fue muy duro porque acá hay muchos albañiles y gente que corta el pasto, estaban todos enfermos y no podían salir. Había mucho hambre. Me agarré el Covid v casi me muero. Estuve un año con terapeuta v gracias a Dios me curé. Un día vino mi hija Isabel y me dijo: "¿Qué te parece si les hacemos una comida?" Y así empezamos a cocinar papas. polenta, guiso de fideos y de arroz, locro. Con el Covid empecé con el merendero y con apoyo escolar con maestras jóvenes que venían y con técnicos que daban electricidad. v también repartíamos bolsones.

# ¿Cómo mantienen el comedor?

-A la gente le pido que done lo que pueda. Yo soy pensionada y mi marido es jubilado, pero cuando no alcanza para cocinar, lo compro.

#### –¿Cuántas familias vienen a comer?

-Tengo 30 familias, por ahí son 28. Vienen con su recipiente o con ollas para cinco, seis, siete y ocho. Tengo una olla grande. Mi marido me ayuda a pelar el pollo y a cortar la carne. Si tenemos mercadería damos la merienda. Nos donan pan v vo compro mermelada. Aver tenía mate cocido y no tenía pan, pero si no tengo pan hago tortas fritas.

# ¿Qué le pedís a la gente?

-Entiendo a la gente porque está todo muy caro, así que le agradezco lo que nos da y ojalá Dios se lo multiplique. Que done lo que pueda: un paquete de fideos o de arroz para nosotros es mucho.

#### Rosario

Av. Oroño 1121 I CP 2000 T. [0341] 528.9819/20 info@aucklandturismo.com

#### Pergamino

Mitre 844 I CP 2700 T. [2477] 41.0089 pergamino@aucklandturismo.com

#### San Nicolás

Pellegrini 225 I CP 2900 T. [3364] 42.6454 sannicolas@aucklandturismo.com



Snap!







"Cada vez se suman más familias de las que van llegando a Roldán desde Rosario", explicó la secretaria de Medioambiente, Brenda Zaldívar, a La Capital

# Crece el plan para tener la huerta propia en Roldán y cada día se suman familias

Se entregan semillas de temporada, se hacen talleres y reuniones donde los huerteros experimentados acompañan a los novatos. Se suman interesados

Florencia O'Keeffe florencia@lacapital.com.ar



Armar la huerta en casa es una tarea que viene creciendo con fuerza en toda la Argentina por diversos motivos: económicos, recreativos, de calidad alimentaria.

Un balcón, una terraza, un pequeño patio son suficientes y ni hablar si uno cuenta con la posibilidad de tener un terreno de mayores proporciones, lo que suele suceder en localidades donde el verde es protagonista, como ocurre en Roldán.

Por eso, desde el municipio alientan la participación de los vecinos en las acciones que incluyen entrega de semillas de acuerdo a la temporada, capacitaciones, grupos de chats de huerteros y otras actividades para fomentar y sostener la práctica. El paso a paso para armar la huerta propia es muy importante, sobre todo en los principiantes. "Cada vez se suman más familias de las que van llegando a Roldán desde Rosario", comenta Brenda Zaldívar, subsecretaria de Medioambiente de la Municipalidad de Roldán.

"Entregamos las semillas de acuerdo a la temporada, hacemos encuentros durante el año en los que los huerteros se juntan, intercambian saberes, comparten sus experiencias. Son acciones que hacemos con el respaldo del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)", destaca la funcionaria.

Muchas veces, en estas "juntadas" los huerteros traen producciones de sus huertas para mostrarlas y compartirlas. Sin dudas cuando las cosas salen bien hay alegría y orgullo, ya que es un trabajo que rinde sus frutos

en muchos sentidos. ¿Cómo es el proceso? "Una vez que les entregamos las semillas hacemos un seguimiento telefónico, se les explica qué cultivos son los indicados de acuerdo al momento del año, vamos testeando los tamaños de las huertas. Además hemos implementado un chat de huertas urbanas y ya tenemos unos 100 huerteros que participan", dijo Zaldívar.

"En ese espacio, todas las semanas planteamos alguna motivación, damos consejos de compostaje, recordamos cuáles son los cultivos de ese mes. Al mismo tiempo abrimos el juego a todos los participantes para que sumen sus experiencias, saberes, qué fueron viendo en sus propias huertas desde que comenzaron. Lo pensamos como una pedagogía compartida, de la participación, que valora las propias vivencias, no una bajada de línea", puntua-

liza. "Desde su actividad los más experimentados pueden colaborar con otros", agrega. En Roldán también se hacen

En Roldán también se hacen jornadas itinerantes de reciclaje con eventos musicales e intercambio de cosas para reciclar por plantines. El próximo 7 de septiembre, en el playón del Paseo de la Estación, será el próximo encuentro.

Y se vienen novedades. "Estamos preparando una actividad mucho más grande, donde invitaremos a que los huerteros muestren sus producciones. Esta vez vamos a hacerlo en un vivero muy grande. El taller va a ser muy prolongado, con un docente de la Facultad de Agrarias. Lo haremos en un lugar que no está normalmente abierto al público. Será a fines de septiembre".

"Nuestra idea es estar lo más cerca posible de los huerteros, a través de los llamados y los encuentros. Fomentar la huerta urbana está relacionado con la alimentación saludable, la sustentabilidad. Vivimos en una ciudad privilegiada, los vecinos tienen contacto con el suelo, con el sol (que es la mayor fuente de energía), es fácil compostar. Las condiciones están dadas para la multiplicación de huertas", remarcó Zaldívar. La subsecretaria contó que cada vez se suman más personas que viven los barrios nuevos de Roldán. Familias que en general tienen niños pequeños, o parejas, que han elegido esta zona

#### "La huerta tiene muchos beneficios y además es una actividad hermosa para hacer en familia"

de la provincia por la tranquilidad y el contacto con la naturaleza, y se instalan en estos barrios que crecen sin parar. "Vienen algunos habitantes que están acá desde hace cinco años pero por ejemplo, el otro día se sumó una familia que llegó hace seis meses". "La huerta, además de todos los beneficios que mencionamos, es una actividad hermosa para hacer en familia y es lindo ver a un abuelo o una abuela compartir saberes con sus nietos. El estar al aire libre,hacer algún tipo de movimientos favorables para el cuerpo. Todos son beneficios", dice Zaldívar. Es una práctica activa y también contemplativa, que sin dudas tiene sus efectos beneficiosos en la salud mental. Y no hay que olvidar, comenta la funcionaria, los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria: "Un alimento sano y seguro y con una calidad es superior a lo que compramos en el súper. Es lo accesible y tener comida en casa que sabés de qué contexto viene".

Brenda Zaldívar comentó cuáles son los ejes de la subsecretaría que maneja, que es bastante nueva en el gabinete pero que tiene ejes de trabajo importantes y planificados a corto, mediano y largo plazo. "Estamos muy entusiasmados porque hay mucho para hacer en diferentes áreas. La educación ambiental es clave en una ciudad, sin eso las políticas se caen, la idea que tenemos en Roldán es poder alfabetizarnos desde lo ambiental".

Otro de los puntos fundamentales es el de basura cero. "Apuntamos a que crezcan las políticas de separación en origen, de compostaje (algo que estamos trabajando muy fuerte)".

El consumo consciente también forma parte de los planes de este área del gobierno roldanense.

"Y la arboricultura, el área de arbolado público. Hay acciones muy arduas no sólo para cambiar la matriz de poda sino para modificar todo lo que sea necesario en arbolado público y planificar la estructura verde de la ciudad, entre muchos de los objetivos que nos planteamos".

#### Infraestructura



Manos a la obra. El municipio, el FAE y la provincia invirtieron este año 25 millones de pesos en reparación de escuelas.

# El municipio de Roldán invierte y trabaja para mejorar las escuelas locales

En conjunto con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y la provincia se realizan tareas en todos los establecimientos

Con fondos propios, y el apoyo de la provincia y del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), la Municipalidad de Roldán está realizando una fuerte inversión en obras y arreglos en diferentes escuelas de la ciudad que totalizan unos 25 millones de pesos en lo que va del año. Desde el inicio de la actual gestión, se entregaron recursos para realizar trabajos de infraestructura, arreglos, readecuaciones y compra de mobiliario para un correcto funcionamiento de cada uno de los establecimientos.

'Estamos convencidos que la educación es la verdadera herramienta de transformación, y desde nuestra parte hacemos todos los esfuerzos para garantizar un acceso igualitario para todos", aseguró el intendente Daniel Escalante.

Entre algunas de las acciones realizadas, se destacan reparaciones e impermeabilización de techos, de accesos y pisos, revoques en el exterior, compra de mobiliario, instalación de ventiladores y aires acondicionados, adquisición y colocación de luces LED, nuevos cimientos, construcción de cercos perimetrales, y readecuación y ampliación de las redes eléctricas.

Además, hay que sumar acciones de mantenimiento y jardinería, que también se hacen con fondos locales y con mano de obra del municipio.

En los últimos días, tres escuelas de la ciudad recibieron fondos provinciales por más de 25 millones de pesos, también para mejoras, que tienen como destino a la Escuela Primaria Nº 1.402, de Tierra de Sueños 3; la Escuela Nº 1.399, ubicada en barrio La Posta, y la Escuela Primaria Nº 229 "Coronel Manuel Dorrego".

En tanto, en el marco del programa "Mil Aulas" que impulsa el gobierno provincial, comenzó la construcción de dos nuevas aulas en la Escuela Fiscal Nº 229 'Coronel Manuel Dorrego", y se firmó otro convenio por dos aulas más, que pronto se levantarán en la Escuela Nº 1.399.

#### **Karate**

# Federico Amaya, el crédito de Funes y Roldán, va al Mundial

**Miguel Pisano** 

mpisano@lacapital.com.ar

LA CAPITAL

El karateca rosarino Federico Amaya, que vive en Funes y da clases en el Club Punta Chacra, de Roldán, competirá el mes próximo en el Mundial IAKU de la especialidad, que se desarrollará en Gran Bretaña.

Amaya, de 37 años, se consagró campeón en las categorías sambon kumite (combate con guantines) e ippon kumite y fue elegido como el mejor competidor del certamen, en el Mundial IAKU 2022, que se desarrolló en nuestro país, y logró la medalla de bronce en el Panamericano IKU, que se disputó en la ciudad brasileña de San Pablo.

El karateca local logró estos títulos luego de desarrollar una reconocida carrera, en la que cosechó una serie de cetros nacionales.

Amaya tendrá un segundo semestre ajetreado: el Mundial IAKU del mes próximo en Gran Bretaña, un torneo en nuestro país en octubre y otro certamen en Brasil, en noviembre. "Poder participar de este Mundial en Gran Bretaña significa mucho para mí, ya que en 2022 salí campeón, y dejar el estandarte argentino arriba del podio es una sensación hermosa", declaró Amaya a La

Consultado sobre cómo ve su carrera en perspectiva, Amaya recordó que "desde mis comienzos fue duro, empecé a competir a los 11 años y recién me preseleccionaron a los 14 años'

En este sentido, el crédito de Funes y Roldán abundó que "fue duro y difícil, ya que esto se tiene que mantener y es complicado porque hay que entrenarse más y se complica porque mientras más grande te ponés no son las mismas resistencia y velocidad, pero a la vez sumás experiencia y hoy en día alguien que piensa puede ganar un combate tranquilamente'

Requerido sobre sus sensaciones antes de viajar, Amaya reconoció: "La verdad que pisar tierra europea me llena de incertidumbre, porque no viajé nunca".

MARCELO BUSTAMANTE. LA CAPIT



El profesor de karate Federico Amaya, con sus alumnos del Club Punta Chacra.







Domingo 18 agosto de 2024

ENTREVISTA

Luciano Vera: el rosarino "fanático de las microcupé"

Páginas 2 y 3



Referencia

# Raza consolidada

La Ford Ranger se convirtió en la pick-up más completa del mercado nacional y regional. Es reconocida por su destacada calidad y versatilidad, superando las expectativas establecidas por el segmento. PÁGINAS 4 Y 5



# El apasionado por los autos chiquitos

Luciano Vera es un empresario rosarino que colecciona vehículos y despunta el vicio de las refacciones, en especial de las microcupé. "Estos vehículos son bellísimos y muy atractivos", le dijo a Motores

Mariano Bereznicki



Habla y mira con marcada emoción a su alrededor. Luciano Vera es productor agropecuario. También un apasionado de la restauración y de los autos de colección. Pero no de cualquier vehículo. "Me gustan las microcupé, es así", arrancó comentando en diálogo con Motores el protagonista de esta historia. "Estos autitos son simpáticos y muy atractivos", acotó con una amplia sonrisa para luego confesar sin ponerse colorado que "cada vez que entro al taller, siento que ingreso a una juguetería porque vuelvo a ser chico, a jugar con los autos". Lucho es un hombre alto y rubusto de casi 50 años que parece un gigante al lado de estos ratoncitos. "Cuando estoy adentro de estas máquinas parece que vine de fábrica porque muchos deben preguntarse cómo hice para entrar. Aunque la verdad es que por dentro son muy amplios, pese a que no parezca", resaltó.

Luciano no vaciló cuando comentó que fue la microcupé la que capturó su corazón. Estas pequeñas y encantadoras máquinas se convirtieron en su especialidad en la actualidad, ya que además de coleccionarlas, las restaura con esmero cuidado para respetar ante todo su esencia original.

Ver estos autitos funcionando y relucientes representa además el ingenio de las décadas pasadas. Aunque sobresale la colección que tiene Lucho en su taller. Entre sus tesoros más destacados cuenta con BMW Isetta 300, un ícono de la movilidad urbana de los años 50. Con su característico diseño de burbuja y su motor de solo 247 cc, este microauto es símbolo de una época dorada en la industria automotriz.

También en perfectas condiciones otras máquinas luego de un arduo trabajo que asumió con mucho cariño y dedicación. Ver el garaje es como estar frente al pasado de muchos modelos. Porque no sólo las microcupé dominan esas cuatro paredes sino que cuenta con un Dinarg D-200, Minicooper Modelo 68 K2, Suzuki SC100, Coupe Fiat 800 Spider, un Buggy, Fiat 600 puerta suicida y Porsche 911.





### −¿De dónde nació esta pasión?

—La verdad, no lo sé. Sinceramente, es así. Lo que sé, es que un día estaba sentado buscando en un cyber ratoncitos alemanes porque habré visto alguno y me gustó. Me llamó la atención y, quizá, ahí me picó el bichito. Ni hablar que una vez que los conocés, los querés a todos.

#### -¿Qué es lo que ves de diferente?, porque a simple hablamos de un auto diminuto que solo es para dos personas...

-Lo simpáticos que son estos autitos. Eso es lo que más gusta de todo. Son muy atractivos. De hecho, hemos ido a exposiciones y siempre llaman la atención. Incluso un día fuimos a un evento había un ratoncito al lado de un corvette. La gente se apoyaba en el moderno auto para sacarle fotos al ratoncito. Son hermosos. Lo que causa en la gente, además, es nostalgia y recuerdo porque no hay que olvidarse que estos autos anduvieron en su momento por las calles y llamaban la atención cuando eran 0 kilómetros. Ni hablar hoy en día, que no hay muchos, por lo que cuando se ve uno es como que todos quieren

#### –¿Cómo hacés para restaurarlos?, ya que tenés varios en el taller...

—En realidad, le meto mano hasta cierto punto. Tengo conocimientos en chapería, pintura y mecánica, pero cuando veo que se me queman los papeles o necesito de un profesional para que se ocupe, no dudo y recurro urgente. Por suerte hay personas muy valiosas que atienden estos tipos de autos y siempre están dispuestos a ayudar.

#### -¿Y qué dice tu familia cuando ve que tenés una colección de autos y no pueden subirse a muchos de ellos porque son solo para dos personas?

—Y...el apoyo es fundamental en estos casos. Si no tenés ese respaldo, es muy difícil poder dedicarte a esto. No hablo solamente de la colección sino de la restauración o participar de alguna actividad, sea benéfica o de exposición como venimos haciendo. Si esa ayuda costaría alimentar esta pasión. Es que lleva tiempo estar y atender a estos autos. Y ese tiempo es el que le sacás a tu familia. Por suerte, me acompañan mucho. Tal es así que incluso mi esposa se compró un ratoncito con sus ahorros.

—¿Le llenaste la cabeza o salió de ella sola comprarlo?

—De ella solita. Me acompaña en todo y cuando surgió la posibilidad de comprar un BMW Izeta 300, sacó sus ahorros y lo adquirió. Ahora tenemos dos de estos autos.

#### -¿Coincidís que son autos muy particulares y tiene su público especial?

—Sí, pero también es verdad que son bellísimos y muy atractivos.

Sigue en la página 3

#### Viene de la página 2

Cuando vas por la calle notás que llama la atención porque muchos se quedan parados mirándolo pasar o bien otros autos van despacio atrás como viendo qué onda.

### −¿Hay muchos que tienen microcupé en la ciudad?

—Sí, y nos conocemos todos. Incluso tenemos contacto a nivel nacional gracias a las diferentes redes sociales. Somos como una secta en este aspecto.

## -¿Qué significa venir al taller y ponerte a restaurarlos?

—Cada vez que entro al taller siento que ingreso a una juguetería porque vuelvo a ser chico, a jugar con los autos.

### -¿Le pusiste nombres a los autos?

—No, pero sé que muchos lo hacen. En ese sentido no me gusta ponerle nombre. Aunque a la vez tengo un Suzuki al cual todos llaman el Suzukito o el bugazio (buggy).

### -¿Pensás sumar más autos o más ratoncitos a la colección?

—Si pudiera me gustaría tener un auto de cada marca y modelo. Si el auto está original, me gustan todos, más allá de que soy hincha de Ford. En este sentido, si hay una buena Chevy, me gustaría tener. Todos los lindos, aunque las que más me gustan son las microcupé.

## −¿Hay algún objetivo a cumplir en el corto plazo?

—Sí, poder terminar de restaurar todos lo que están desarmados o en proceso de restauración. Quiero terminarlos a todos de una vez porque así estoy en una delgada línea que separa a un coleccionista de un acumulador. No quiero ni tengo intenciones de llenar el taller con cosas paradas o que no funcionen.

### -¿Te quisieron o quieren comprar estos autos?

— Muchas, y todo el tiempo. Pero no se vende ninguno. Ni siquiera escucho números.

### −¿Sumarías más a tu colección?

—Sí. Me gustaría ampliar la colección de las microcupé porque tengo cinco o seis nomás. Me encantaría tener un henkel, un mesermik (parece una cabina de avión).

#### -¿Te resulta extraño ver estos autos en relación a los actuales modelos, que tienen Inteligencia Artificial y electrónica?



—Y, un poco sí, ja. Estos autos no tienen apoyacabezas, ni cinturones de seguridad ni balizas. Pero son hermosos, únicos y no los cambio por nada. Tengo un Izetta 300 que estuvo parado 10 años, y cuando le dí marcha, le puse un chorrito de nafta y arrancó de primera sin tener un testigo ni nada. Dame estas máquinas, ja.

#### -¿Y qué te genera saber que andás en autos que llaman la atención desde lo estético?

—Es una linda sensación porque a muchos, tal vez, les genera gratos recuerdos. Cuando el auto está parado o en un semáforo, la gente le saca fotos. Es algo gratificante porque ponés a la vez muy contenta a muchas personas, y eso está buenísimo.

# -¿Tan bueno como las acciones benéficas que vienen

haciendo? -Esa es otra linda movida que hacemos con los chicos del Rosario Auto Sport (RAS). Venimos participando de manera frecuente de muchos eventos solidarios y eso es muy importante desde lo social. Ponemos nuestro granito de arena y está copado porque ayudamos desde nuestro lugar. Por ejemplo, la vez pasada estuvimos dando una mano con la Fundación del Hospital Víctor Vilela, y ahora estamos por hacer otra movida. El auto, más allá de ser antiguo, muchas veces es disparador de historias. Por ejemplo, un padre puede comentarle a su hijo cuando ve un auto de colección que su abuelo o bisabuelo tenía uno similar y eso está bueno porque se mantiene viva las raíces.

#### —¿Después de restaurar lo que te queda, el objetivo es estar más tiempo con la familia también?

—Por supuesto. Tengo hijas y sé que le resto tiempo cuando vengo al taller. Pero es temporario porque una vez que termine esto, podremos disfrutarlos todos juntos. No podemos salir todos juntos en los ratoncitos porque no entramos todos, pero sí vamos a estar unidos en muchas otras cosas.







Logró impactar e imponerse dentro del competitivo mundo de las pick-ups. La nueva Ford Ranger pisa muy fuerte dentro del sector que requiere no solo robustez y durabilidad, sino además avances tecnológicos que faciliten el manejo y confort. A un año de su lanzamiento en el mercado nacional y regional esta potente máquina de origen norteameriana es reconocida por su destacada calidad y versatilidad, superando las expectativas establecidas por el segmento. Motores explora las diez características clave que considera la terminal sobre este vehículo, que es el más avanzado que ofrece la plaza.

Se percibe que la espectacular Ford Ranger no solamente se metió y ganó un lugar importante en el corazón de los consumidores. sino que también elevó de manera natural las expectativas para el mercado de pick-ups.

A un año de su lanzamiento no hizo más que definir y ratificar el estándar que otras marcas deberán considerar al momento de incursionar en este especial segmento. Con su fusión de tecnología de avanzada y calidad, la Ranger sigue manteniéndose firme y expectante a la vanguardia en un mercado en constante evolución. Es dinámica en el manejo on-road, off-road y conjuga experiencia conectada a los clientes.

# Tan fuerte como avanzada

La Ford Ranger se convirtió en la pick-up más completa del mercado nacional y regional. Motores te detalla las cualidades de esta imponente máquina reconocida por su destacada calidad y versatilidad

Mariano Bereznicki

mbereznicki@lacapital.com.ar LA CAPITAL

Ford sigue construyendo y colaborando con los avances en la industria automotriz. Sus características son altamente valoradas en el palo motor.

Tal es así que la robusta Ford Ranger está entre las dos pickups más vendidas en lo que va del año, sea en Argentina como en Brasil.

Otro dato a tener en cuenta es el elevado nivel de satisfacción de sus clientes, ya que las estadísticas marcan que se incrementó la

venta en más de un 20% desde la llegada de la nueva generación. Incluso, si se compara con otras plantas de Ford en el mundo. Planta Pacheco se destaca en términos de calidad, con un índice un 28% mejor que el promedio global de reparaciones por cada mil vehículos producidos. Sin dudas, es otro orgullo bien argentino

Motores te detalla las 10 características que hacen de la Ford Ranger la pick-up más avanzada del mercado.

#### • Plataforma

La calidad de la Nueva Ford Ranger comienza por el chasis, fabricado en acero especial de alta resistencia, con nuevos largueros, travesaños y refuerzos que aumentan un 30% la resistencia a la torsión respecto de la generación anterior, Además de ser más grande v robusta, con mayor distancia entre ejes, ancho y alto, la Nueva Generación de Ranger cuenta con 2.700 componentes nuevos o rediseñados, cumpliendo con los

rigurosos estándares del ADN de las pick-ups Raza Fuerte.

Otros puntos a destacar es que se construye sobre una plataforma arquitectónica moderna y bien nacional. Proporciona una mejora significativa en la rigidez estructural y una reducción del peso relevante. Esto no solo aporta a la eficiencia del combustible, sino que también mejora la dinámica de manejo.

#### Tecnología

Ranger fue el primer Ford en Argentina en ser capaz de recibir actualizaciones inalámbricas "over-the-air", una tecnología única en su segmento que permitirá a la Nueva Ranger mejorar con el paso del tiempo, incrementando su capacidad y funcionalidad.

La base de esta tecnología es una nueva arquitectura eléctrica, con decenas de módulos que intercambian información de forma integrada.

También ofrece una experiencia digital inmersiva, gracias a un panel de instrumentos digital configurable hasta 12,4" y una pantalla multimedia en formato vertical, con el sistema SYNC 4 de hasta 12"

Está claro que permite integrarse de manera fluida con smartphones

Sigue en la página 5



#### Viene de la página 4

y dispositivos inteligentes. Su pantalla táctil de alta definición mejora la experiencia de usuario al facilitar el acceso a aplicaciones y la navegación GPS.

#### Motores

La Nueva Ranger ofrece una nueva familia de motores (fabricados en Argentina) de alta tecnología y última generación que combinan performance, capacidad y eficiencia. El motor V6 Diesel 3.0L entrega 250 CV y 600Nm de torque (el más alto de la categoría) cuyo block está hecho de una aleación compacta de hierro y grafito, 75% más rígido, y con otros componentes en aluminio para reducir su peso.

Este motor incorpora la tecnología Auto Start-Stop, para mayor eficiencia. Ranger también ofrece dos nuevos motores de 4 cilindros, un 2.0L turbodiésel que entrega 170 CV y 405 Nm de Torque y un 2.0L biturbodiésel que entrega 210 CV y 500 Nm de Torque. Estos impulsores se destacan por su eficiencia en el consumo de combustible, pero también por sus prestaciones y suavidad de funcionamiento.

#### • Dinámica de manejo

Esta pick-up ofrece además una experiencia de conducción controlada y placentera en todo tipo de caminos. Algunas de las características que lo permiten son nuevos esquemas de suspensión, mayores trochas y su sistema de dirección eléctrica. Tiene paquetes de resortes longitudinales de cuatro etapas en la parte trasera, sus amortiguadores están ubicados en forma externa al larguero, lo que permite una articulación del eje un 12% mayor.

En tanto, la suspensión delantera independiente también ganó 15 mm más de recorrido. El sistema de dirección eléctrica activa



(EPAS) es un destaque entre sus rivales, con asistencia progresiva, un diámetro de giro de 12,8m, y que adapta su configuración de acuerdo con los diferentes modos de conducción.

Fue diseñada para adaptarse a diferentes tareas, desde trabajos pesados hasta actividades recreativas. Su configuración de caja y cabina permite personalizaciones que satisfacen tanto a usuarios particulares como a profesionales.

#### • Prestaciones todoterreno

Ranger siempre se destacó por su desempeño todoterreno, y esta nueva generación lleva sus capacidades on y off-road al siguiente nivel, con un nuevo sistema de tracción inteligente 4WD (único en el segmento con caja de transferencia) que incluye las opciones 4x2, 4x4 Alta y 4x4 Baja y 4x4 Auto, que distribuye la tracción entre los ejes según demanda.

También hay que remarcar que es el único producto del segmento con múltiples modos de conducción inteligentes y seleccionables por el conductor y pantalla de navegación. El diferencial trasero con bloqueo, los ganchos de remolque y los protectores inferiores de acero amplían su versatilidad todoterreno, que incluye una capacidad de inmersión de 800 mm, la mejor del segmento.

#### • Diseño

Totalmente nueva de punta a punta. La Nueva Ranger es un producto global que muestra un diseño impactante que sigue el estilo de la línea global de pickups de Ford. Sus líneas robustas están inspiradas en la Serie F, la pick-up más vendida del mundo.

Entre otras particularidades se destacan el frontal alto, con una amplia parrilla y faros full LED en forma de C, y las líneas esculpidas de la carrocería. Muestra además precisión técnica en cada detalle y soluciones inteligentes que combinan estética y funcionalidad, como el escalón integrado al lateral para acceder a la caja de carga y la barra San Antonio con rieles funcionales en el lateral de la caja.

#### Refinamiento y confort

Además de los asientos ergonómicos, iluminación ambiental y destacada insonorización, la Nueva Ranger se destaca por acabados inéditos en su segmento, como los revestimientos suaves en el tablero y paneles de puertas.

Por otro lado, su interior es más amplio gracias al aumento de su ancho y la distancia entre ejes. La selectora de cambios E-shifter y el freno de mano electrónico liberan espacio en la consola central. Las plazas traseras cuentan con un asiento más confortable y salidas

de aire acondicionado. Además, múltiples soluciones inteligentes para almacenamiento, como la doble guantera, ayudan a mantener a mano todos los elementos de los pasajeros. Luce un confort sin igual en el segmento.

#### Seguridad

Este modelo ofrece Ford CoPilot 360, el conjunto de tecnologías semiautónomas de asistencia a la conducción más avanzado y completo de su segmento, que se gestiona mediante cámaras, radares, antenas y sensores ultrasónicos.

Entre otros equipamientos, cuenta con control de crucero adaptativo con Stop & Go, monitoreo de punto ciego con cobertura de remolque, asistente de frenado autónomo, asistente de maniobras evasivas, asistente de mantenimiento de carril (que alerta, asiste y mantiene el vehículo centrado en su carril), asistente de intersecciones, alerta de tráfico cruzado y cámaras 360 grados, entre otros.

Además, la Ranger cuenta con un destacado nivel de protección en materia de seguridad pasiva, con 7 airbags de serie.

#### • Experiencias

Esta imponente pick-up viene con conectividad 4G embarcada de serie y sin costo para el cliente. Esto le permite a Ford ofrecer a sus clientes un paquete de experiencias conectadas, convenientes y personalizadas que se denominan "Mis Experiencias Ford".

Mediante la aplicación FordPass, el cliente puede disfrutar de una nueva forma de interactuar con el vehículo, operando funciones remotas como bloquear y desbloquear puertas, recibir alertas de alarma, localizar y comprobar el estado de salud del vehículo (presión de neumáticos, vida útil del lubricante, nivel de combustible, etc.).

También se pueden programar servicios de mantenimiento en forma online, acceder al servicio gratuito de pickup & delivery (hasta 15km de distancia) e inclusive contactar a un Ranger Expert, que son agentes altamente capacitados preparados para responder todo tipo de inquietudes sobre el funcionamiento del vehículo.

### • Una Ranger para cada necesidad

La familia Raza Fuerte es la línea de pick-ups más amplia del mercado, con productos sumamente versátiles. La Nueva Ranger, como no podía ser de otra forma, hace honor a esa versatilidad: sea para uso profesional (con todo el ecosistema de soluciones para los clientes comerciales que ofrece FordPro), personal, familiar, o una combinación de todos ellos, esta pick-up es el producto ideal que ofrece 8 versiones que se adaptan a las necesidades de cada uno de los clientes.

Desde la XL 2.0L 4x2 con motor Diesel 4 cilindros, hasta la lujosa Limited Plus V6 4WD, la Nueva Ranger es sin duda la nueva referencia del segmento. Y sí, si es Ford, es bueno.

#### Prevención

# Cuáles son los errores comunes al abrocharse el cinturón de seguridad

Los conductores y acompañantes suelen colocarlo mal. Motores pone de relieve una serie de consejos para no cometer errores a la hora de utilizar esta importante y obligatoria pieza de prevención de accidentes



No está mal remarcar que los conductores y acompañantes suelen cometer una batería de errores comunes al abrocharse el cinturón de seguridad. Parece que un simple movimiento mecánico no puede derivar en una falencia. Pero no. Motores te detalla cómo debe colocarse realmente esta pieza de prevención, ya que ante un impacto o choque a gran escala puede salvar la vida. Es que si se lo coloca mal no solo protege menos sino que hasta podría causar lesiones

Hay descuidos menores que se transforman en mayores a la hora de un accidente vial. También es verdad que hay diversas maneras de evitarlos. Sin embargo, cuando un auto choca o vuelca con gran violencia, el cinturón de seguridad resulta sumamente determinante para evitar que las personas salgan despedidas y sufran golpes y heridas a menudo mortales.

Claro que además es importante sostener que para que este elemento obligatorio de seguridad cumpla su función de la manera eficaz, no alcanza simplemente con que esté abrochado. Varios informes realizados por expertos en seguridad vial sostienen que para no perder protección es requisito hacer ciertos ajustes en el asiento. Otro punto a destacar es que se debe pasar bien las correas. Parece un movimiento sencillo, aunque equivocarse resulta más fácil y habitual de lo que realmente parece.

Es verdad que, pese a que los cinturones no impiden que ocurran

accidentes, sí cumplen un rol muy importante en la reducción de la gravedad de las heridas a la hora de un impacto. Para evitar que el daño sea mayor hay que saber y tener en cuenta que cada persona tiene que estar bien sujeta.

Demás está remarcar que el cinturón de seguridad debe usarse siempre. Y de forma correcta porque es extremadamente importante. De hecho, se percibe en muchos casos que los adultos se lo ponen a sus ĥijos de maneras incorrectas, sin tomar conciencia de que puede ser muy peligroso.

Y eso que los autos vienen ahora equipados con cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos, con un tramo diagonal (que contiene el torso) v otro lateral (que sujeta desde las caderas), tanto en los asientos delanteros como en los traseros.

Motores detalla una serie de puntos prácticos sobre las pautas básicas del uso correcto del cinturón de seguridad y los ocho errores más comunes que nunca deberíamos cometer cuando estamos dentro del vehículo.

#### 1 - No ajustar la altura

Cada individuo debe tener en cuenta que antes de ponerse el cinturón de seguridad tendría que ajustar su regulador de altura para que la parte superior de la banda diagonal quede correctamente ubicada. Claro que muy pocos se toman este trabajo y se exponen así a que la correa misma les cause graves lesiones si

chocan. Es más, las estadísticas marcan que ante un impacto, las personas de baja estatura sufren más porque hace que el cinturón les pase sobre el cuello.

Por lo tanto, para un uso correcto hay que mover el ajustador de altura de manera tal que el cinturón pase por la parte media del hombro, sobre la clavícula y algo separado del cuello.

#### 2 - No regular el asiento

El cinturón puede estar abrochado y bien puesto. Pero si el asiento está demasiado adelante, en caso de un choque o impacto, la persona

Es una pieza complementaria al cinturón de seguridad. El apoya-

3 - No regular el apoyacabezas

podría golpearse contra el volante o resultar lastimada por el airbag,

entre otros posibles problemas.

ante todo que primero debe regu-

larse el asiento para que pueda

alcanzar los pedales y el volante

cómodamente, sin necesidad de

acercarse demasiado al airbag.

Se aconseja dejar al menos 25 cm

entre la cabeza y el volante, y evitar

reclinar el respaldo más de 30°.

Por eso lo ideal es asegurarse

cabezas es clave para disminuir ante un choque el dañino "efecto látigo" sobre el cuello, al evitar que la cabeza se vaya en exceso hacia atrás. Si está mal regulado puede aumentar el potencial de lesiones.

Ante este cuadro de situación, para que el apoyacabezas cumpla bien su rol debe quedar junto a la nuca y hay que ajustar su altura para que la parte más alta del elemento quede al nivel de la altura superior de la cabeza.

#### 4 - Agregar accesorios al asiento

Muchas veces se ve a conductores o acompañantes sentados sobre una toalla para no mojar el tapizado en época de altas temperaturas. También sobre una pequeña almohada o accesorio, sin darse cuenta de que eso puede quitarle efectividad al cinturón de seguridad, favoreciendo lo que se conoce como "efecto submarino".

Lo ideal es abstenerse de agregar cualquier objeto que se interponga entre el cuerpo y el tapizado, y que pueda favorecer el deslizamiento. Eso es una manera extra de prevenir un dolor de cabeza a la hora de un choque.

#### 5 - Pasar mal la banda diagonal

También es considerado un mal hábito colocar la banda diagonal debajo del brazo (a través de la axila) o detrás de la espalda. Muchos no se percatan que esto anula la

protección que brinda el cinturón y puede resultar en lesiones graves en caso de impacto.

Hay que asegurarse que la banda diagonal pase por la parte media del hombro (por el lado externo) y que baje por el esternón, recorriendo el centro del pecho. En el caso de las mujeres, que quede entre los senos y no por encima de uno de ellos.

#### 6 - Ubicar mal la banda horizontal

Si la banda horizontal queda demasiado arriba, sobre el abdomen, puede provocar lesiones graves en los órganos internos durante un choque o vuelco. Al menos así lo sostienen los expertos tras una batería de informes y estudios realizados.

Es que resulta muy riesgoso sentarse sobre esta parte del cinturón, anulando su efecto. El cinturón es inercial. Si se lo enchufa y una persona se siento arriba o sólo se lo pasa por la banda superior, nada estará agarrando al individuo realmente. ¿Cómo hacerlo bien? La banda horizontal debe descansar sobre las caderas y la pelvis, nunca sobre el abdomen.

#### 7 - Correa floja o enredada

Sea por comodidad o para no arrugar la ropa, muchos van con el cinturón colocado pero flojo, sin advertir que esto le quita eficacia. No tienen en cuenta que ante un choque el cuerpo no será bien retenido contra el asiento y podría impactar contra el volante, el parabrisas, etc. También suma riesgos llevar la correa torcida o con partes enredadas.

Lo correcto es asegurarse que el cinturón esté libre de torceduras o vueltas para que funcione efectivamente en caso de colisión. Debe quedar tenso y bien ajustado en todo momento.

También es importante, según el Manual del Conductor porteño, sacarse la ropa gruesa (por ejemplo una campera) al subir al vehículo v que la correa no pase sobre objetos duros o frágiles (como anteojos o biromes) que puedan terminar incrustándose en el cuerpo.

#### 8-Asegurar mal a bebés y niños

Otro punto a destacar es que los bebés y niños pequeños no deberían ser trasladados sin equipamiento y precauciones especiales. ya que un cinturón de seguridad común no los protege adecuadamente (está diseñado para adultos) v ante un incidente podrían salir evectados.

Por eso es que ellos deben viajar en un asiento, buster o sillita de los que se conocen como Sistemas de Retención Infantil (SRI). Claro que no debería cualquier componente. Tiene que estar homologado, acorde al peso y a la edad, y ajustando bien los cinturones según indique el manual. Ah, y sólo deberá instalarse en los asientos traseros del vehículo

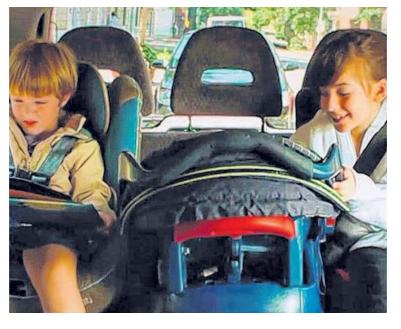



# Nuevo Clase C.

Bienvenido a tu zona de confort.

- Financiación exclusiva
- Service Plus incluido por 1 año

Entrega Inmediata

# Mercedes-Benz



STERN MOTORS

#### Tuerca y algo más



# Sol naciente diferente

Japón anunció el primer motor de aire: dos tiempos, turbo y el fin del hidrógeno. Todos los detalles de un innovador proyecto que sorprende al mundo de los fierros





Kawasaki es una credencial creíble en materia de innovación. En el marco de la ascendente preocupación global por la sostenibilidad y la reducción de emisiones, la industria del motociclismo se encuentra en una encrucijada. Las principales empresas de Japón, impulsadas por los compromisos medioambientales y las expectativas de un futuro más limpio, comenzaron a explorar diversas tecnologías v enfoques para cumplir con estos objetivos. No obstante, pese a esta tendencia hacia la electrificación, hay quienes aún ven un futuro en los motores de combustión interna y, específicamente, en la tecnología de los impulsores de dos tiempos. Y es ahí donde sorprende el anuncio de Kawa. La terminal de los tres diapaso-

nes anunció el primer motor de aire 2 tiempos, turbo y el fin del hidrógeno. En Motores te brindamos los detalles de este innovador provecto que sorprende al mundo de los fierros.

Será como el renacer de los motores de 2 tiempos. Kawasaki acaparó la máxima atención del mundo del motociclismo al considerar seriamente la posibilidad de revivir este tipo de impulsor, una tecnología que, a pesar de su historia tumultuosa y sus conocidos problemas de emisiones, podría obtener un nuevo aliento gracias a innovaciones recientes.

#### Seductora propuesta

Según las declaraciones de ingenieros de Kawasaki, la propuesta para los motores de 2 tiempos se centra en incorporar un sistema de turboalimentación que promete transformar esta antigua tecnología en un candidato viable para el mercado moderno

La innovación radica en el uso de turboalimentadores que no solo incrementan la potencia, sino que también optimizan el consumo de combustible al permitir una mejor mezcla de aire y combustible. Este nuevo enfoque se basa en la premisa de que al añadir aire a través del turbo a la mezcla del fluido, se puede aumentar la compresión sin necesariamente aumentar la cantidad de líquido utilizado.

La resultante es un motor que se espera sea más eficiente, recupere inmediatamente parte de la mística de la aceleración y la ligereza de los motores de dos tiempos, y al mismo tiempo cumpla con normativas ambientales más estrictas.

Según los profesionales, este moderno sistema ayudaría a canalizar los gases de escape de manera más efectiva, reduciendo así las emisiones dañinas y meiorando el rendimiento global. La interesante y enigmática propuesta que plantea Kawasaki no está exenta de controversia. Es

que los motores de dos tiempos fueron en varias oportunidades objeto de críticas por su eficiencia en el uso de combustibles y su impacto ambiental. A pesar de sus ventajas en términos de peso v simplicidad mecánica, la combustión incompleta en estos impulsores generó históricamente emisiones más altas de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno.

#### En una encrucijada

Conocedor de este planteo, la marca de los tres diapasones afirmó que su enfoque en la turboalimentación es clave para asistir a la industria en su transición hacia tecnologías más limpias. No obstante, el quid de la cuestión es el siguiente: ¿Es este un paso hacia adelante en la lucha por una movilidad sostenible o simplemente un intento de aprovechar un segmento del mercado que busca el sonido y la sensación de los motores de combustión?

Kawasaki no es la única compañía que busca un equilibrio entre la tradición y la innovación en un mundo que cambia rápidamente. Toyota también está en esta firme búsqueda de crear un motor así. El desarrollo de nuevas tecnologías para impulsores de combustión es algo que se está observando en diferentes ámbitos, desde automóviles hasta bicicletas eléctricas. Mientras la industria se mueve hacia un futuro electrificado, la evolución de las tecnologías de combustión internas sigue siendo relevante.

Está claro que el reto inmediato para Kawasaki y otros fabricantes será no solo desarrollarlas, sino también convencer al público y a los reguladores de que estos motores pueden desempeñar un papel en un futuro sostenible. A medida que se avecinan normativas más estrictas y una creciente presión por reducir las emisiones, la capacidad de Kawa para llevar esta idea desde el laboratorio hasta la calle será crucial.

#### Mirada hacia el futuro

Cabe destacar que el motor 2 tiempos fue una de las tecnologías que más se ganó el cariño de los usuarios. Este tipo de impulsor ofrece una gran potencia y capacidad de empuje a partir de motores más ligeros y de mecánicas más simples que uno de cuatro tiempos.

La historia señala que Kawasaki es una de las marcas que más explotó los motores de dos tiempos, con modelos como la Kawasaki H1 Mach III (500 cc) y la H2 Mach IV (750 cc), que fueron las más famosas e innovadoras de su momento.

Luego de un prolongado declive de los motores 2 tiempos en todo el mundo, Kawasaki anunció hace poco que se encuentra en el desarrollo de crear un nuevo motor de este tipo. El mismo emplearía un sistema de sobrealimentación para compensar las principales debilidades que caracterizaban a este tipo de propulsores en el pasado.

Como su nombre indica, este tipo de motores completa los ciclos de combustión en dos movimientos de pistón, en lugar de cuatro. Esto hace que los gases de escape se mezclen con los frescos, generando una mayor potencia en cada explosión al ser ciclos más cortos. Sin embargo, la mezcla de gases reduce la eficiencia, por lo que el consumo de combustible es mayor, igual que la cantidad de emisiones.

Para compensar esto, los ingenieros de la compañía nipona afirmaron que incorporaron un sistema de turboalimentación que permitiría generar una mavor compresión añadiendo más aire a la mezcla. Esto reduciría el consumo de combustible, ya que el turbo solamente bombea aire a la mezcla, ayudando a enviar los gases de escape hacia abajo.

Claro que la información que llega desde Japón es escasa, ya que se trata de un producto en las primeras fases de investigación y desarrollo. Pero también es verdad que pusieron manos a la obra para montarlo en una moto ni bien puedan hacerlo.

# negocios

DOMINGO 18 DE AGOSTO 2024

Made in China
La importación
de juguetes
se hace sentir
en el mercado
argentino

PÁGINAS **P6Y7** 











## Lo que se viene para los 140 años de la Bolsa de Comercio

El viernes a la noche habrá fiesta en la Bolsa de Comercio de Rosario que alcanza sus 140 años y lo festejará ante una nutrida platea de empresarios, industriales y políticos que están confirmando su presencia. Se esperan 800 personas a partir de las 18:30 horas en el SUM y luego el cóctel será en el Edificio Institucional. La estrategia de la gestión de Miguel Simioni será mostrar una Bolsa cercana, con una agenda de desarrollo regional y siempre hay espacio para hablar de las deudas pendientes para el sector que él representa.

EL NÚMERO

90

millones de unidades

#### IPhone 16

Apple está seguro de que su nuevo modelo de IPhone será un éxito, es por eso que aumentó en un 10% su producción. Se están fabricando en Zhengzhou, China.



# MSR lanzó su escuela de emprendedores

La constructora rosarina que lidera Gabriel Redolfi, MSR, estrenó su Escuela de Emprendedores, un ámbito ideal para que quienes tengan el gen emprendedor puedan tomar herramientas para capacitarse y crecer. Dentro de las áreas del programa están: finanzas, comunicación y marketing, marco legal de las pymes, gestión de calidad, atención al cliente, higiene y seguridad, estrategias de mercado, RRHH y Oratoria.

#### **Redes sociales**



En LinkedIn



Gabriel Fernández

El titular de AFG Ingeniería posteó que estuvieron presentes esta semana en la Expo Logisti-k de La Rural de Buenos Aires. La empresa llevó su desarrollo de logística inteligente para industrias que se caracteriza por ser compacto, automático, seguro y personalizado.



**En Instagram** 



@nato come real

El bar de Pte. Roca y Santa Fe posteó la visita de la pareja de influencers Hernán Regiardo y la norteamericana Samantha Trottier. Los jóvenes son tendencia porque se animaron a crear una marca de yerba mate lista para exportar. En la foto, junto a la actriz Josefina Rebot.







@indec argentina

Esta semana la entidad no sólo publicó los números de la inflación, del 4%, sino que también posteó en X la variación de los sueldos a través de su índice de salarios. Aseguran que subió 6,2% en junio respecto del mes previo y 216,3% interanual.

## DE TODO UN POCO

#### Un encuentro para quienes quieran exportar

Los empresarios santafesinos se preparan para el próximo 3 de septiembre cuando comience el Business Forum organizado por el gobierno de la provincia. El interés del sector privado tiene que ver con que se esperan unos 200 compradores internacionales en el evento, con los cuales se podrán hacer rondas de negocios. Está orientado para los sectores de alimentos, productos químicos, indumentaria, maquinarias, autopartes, agrícola, economía del conocimiento, construcción y biocombustibles. Será hasta el 5 de septiembre en La Fluvial y para inscribirse hay que ingresar a www.businessforum.santafe.gob.ar.



#### Los cruceros que son tendencia en este verano

MSC Cruceros presentó nuevas propuestas para la próxima temporada. Aseguran que se trata de itinerarios muy tentadores de 7,8 y 9 noches que varían según su recorrido. Con un total de 33 salidas desde el puerto de Buenos Aires y 3 barcos, MSC Poesía, MSC Armonía y MSC Spléndida, la compañía refuerza su compromiso en el país con el objetivo de satisfacer la creciente demanda. Algunos de éstos recorridos son: Punta del Este, Buzios, Río de Janeiro, Ilha Grande, Ilha do Mel, Camboriú, Ilhabela y Angra dos Reis, entre otros. En los barcos se puede disfrutar de una gran variedad de entretenimientos: parques acuáticos, bowling, un cine 4D, un simulador MSC de Fórmula 1 y zonas específicas para niños.



Si tenés buena información de negocios, escribinos a negocios@lacapital.com.ar

### **Pascual Construcciones**

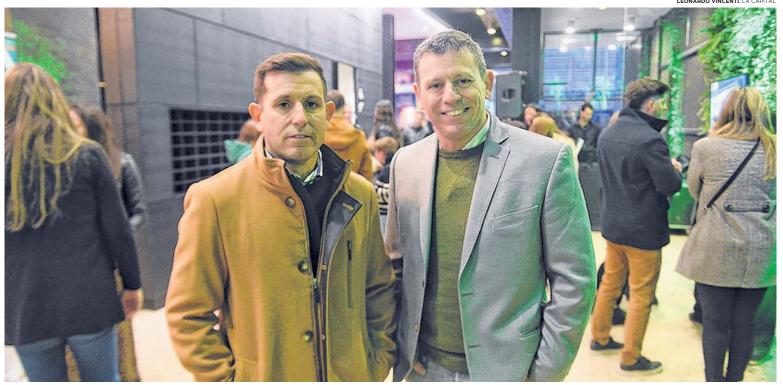

Gonzalo y Fernando Pascual en la inauguración de su nuevo emprendimiento Howo en San Lorenzo al 1.300

# La constructora que innovó con un desarrollo único para alquiler temporal

Sumaron un software que permite al inquilino ingresar a la propiedad sin que esté el dueño. Ya estrenaron el primer edificio de este tipo y anuncian que se viene el segundo

on cincuenta años de trayectoria en el mercado, Pascual Construcciones se afianza en el sector de la mano de la innovación y el diseño. Su más reciente ejemplo es Howo, un edificio singular que combina arte, vegetación y tecnología en pleno microcentro de Rosario, sobre calle San Lorenzo 1370. Tras más de tres años de obra, acaban de inaugurarlo y se espera que en las próximas semanas quede oficialmente estrenado con la llegada de los primeros inquilinos.

Su particularidad es que los 56 departamentos monoambiente y de un dormitorio que lo componen se usarán para alquiler temporario, una modalidad que viene creciendo en Rosario y que a los hermanos Gonzalo y Fernando Pascual, titulares de la empresa, les dio buenos resultados. Según confiaron al suplemento Negocios del diario La Capital, el buen desempeño que lograron los motivó a replicar el modelo de negocio con un segundo Howo en la ciudad, esta vez en la zona del macrocentro, sobre calle Ovidio Lagos y Córdoba. La obra todavía no comenzó, pero ya tienen el terreno y esperan arrancar antes de fin de año.

#### Una aplicación para gestión a distancia

El edifico en cuestión reúne ocho pisos más un jardín vertical que se proyecta en altura. Cada balcón sumará vegetación y murales pintados por diferentes artistas. El arte no solo está presente en la planta baja del inmueble sino en cada nivel y el diseño está inspirado en una estética "industrial neoyorkina" en palabras de los hermanos Pascual. También tendrá en la planta baja un espacio para coworking y un café de especialidad, todo bajo la órbita del mismo administrador, con la idea de que personas externas puedan disfrutar de estos amenities.

Un distintivo es que la empresa se encargó de brindar a los inversores una aplicación de acceso remoto también llamada Howo. Y es que la mayoría de ellos no viven en Rosario, sino en otras regiones de Santa Fe y en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Dicha tecnología permite entonces a los propietarios dar acceso a la vivienda a la distancia, a través de un código QR. Esto, en palabras de la empresa, resuelve la problemática de logística en la entrega de llaves y evita la presencialidad en la operatoria de alquiler.





"La aplicación la diseñamos junto al ingeniero Martín Ruani y ya está disponible para Android y iOS. Se puede descargar de forma gratuita y una vez en el teléfono, la persona ingresa sus datos como dueño y estos son validados por el administrador del edificio. Luego de este proceso, se hace la gestión del inmueble, donde queda asignada la unidad, los datos de quien vaya a ser el inquilino, con día de entrada y de salida, dando paso a la creación de un código QR, junto con un instructivo de cómo hacer uso del mismo", indicó Fernando.

A su vez, cada departamento tiene asignado un locker con su propia combinación de seguridad, por lo que una vez enviado el código QR, el inquilino se dirige al mismo y al escanearlo adquiere una llave física. Cuando se termina el período de alquiler, esta copia se descarta en un buzón ubicado en este casillero. "Hicimos un evento hace unos días con nuestros inversores, para contarles cómo funciona el sistema digital que diseñamos. La idea de este proyecto que pensamos con Ruani es incluir una segunda fase, que va a comprender a todos los desarrollos de Pascual más allá de Howo, que se pueda usar el QR para reservar espacios comunes dentro de nuestros edificios y permitir otras gestiones", comentó el empresario.

#### Howo 2

Las repercusiones de este emprendimiento fueron muy positivas y Pascual ya tiene vendido el 90% de su oferta comercial, quedando a disposición para su venta unos cinco departamentos, por un valor que arranca en los u\$s 63 mil. Según contó Fernando, se conservará una unidad como showroom para mostrar de primera mano las comodidades y detalles en su construcción, así que, quienes quieran conocerlo, pueden contactarse a las redes o a través de la web de la empresa. En este sentido, aseguró que el objetivo es arrancar cuanto antes la obra de Howo 2 para llevar una propuesta renovada a su cartera de inversores y a nuevos interesados.

"Tuvimos tan buena recepción en este primer edificio que nos decidimos a encarar un proyecto similar. Va a estar ubicado en una zona estratégica, a metros de Pichincha y de otros lugares clave como la Facultad de Medicina. Es un área que atrae mucho a los jóvenes. un segmento que funciona muy bien en alquileres temporales, y un poco más chico en tamaño, con todos monoambientes. Además, queremos hacer algo más radical en términos de arte, contar con el apadrinamiento de un artista de renombre y hacer un diseño que va a dar de qué hablar", contó Fernando en diálogo con Negocios.

### Estrategias de marketing

# La Gallega encontró entre filas a un influencer 100%

La idea fue buscar a alguien "bien de adentro" que, con simpatía y espontaneidad, capte a los rosarinos. La historia de El D



Negocios mneffen@lacapital.com.ar

l Danies de esos que tienen una simpatía arrolladora. Empático, entrador, alegre, con la sabiduría del que pateó la calle, como se dice en la jerga urbana. Lleva 24 años trabajando en distintas sucursales de La Gallega y en el mes de mayo pegó un salto que lo popularizó: es el nuevo influencer de las redes del supermercado rosarino. La gerencia de la empresa lo eligió para que sea la nueva cara de la marca y la apuesta fue un golazo. Los clientes lo buscan para hacerse fotos con él, para conocerlo y todos le dicen "el sucursalero" porque va de local en local llevando su gracia.

La estrategia de La Gallega se enmarca dentro de una tendencia global de las empresas a buscar entre las propias filas el talento para las redes. En lugar de hacer campañas mostrando la experiencia de un influencer, algo ya muy visto, aquí la idea fue que la surja desde el corazón de la marca. El valor agregado de los empleados es que generan un contenido que transmite confianza, con personas reales detrás de cada acción. Y, para eso, El Dani es ideal.

Daniel Darío Soria, así se llama en los papeles, fue elegido entre 800 empleados para este rol. "Un día viene el encargado y me dice que al día siguiente tenía que ir a hablar con el gerente de Recursos Humanos. Me asusté, le pregunté para qué, pero me dijo que no sabía", cuenta Daniel en mientras se ríe y confiesa que le preguntó a su jefe: "¿Las cámaras andan?", porque creyó que lo iban a cuestionar por algún hecho, pero, por el contrario, lo que vendría sería muy bueno para él.

El gerente de Recursos Humanos es Fernando Colombo y cuenta el detalle de esta campaña de marketing: "La Gallega está cerca del cliente, está en el centro, en el macrocentro, en el barrio y nos pusimos a pensar qué era lo que nos estaba faltando mostrar y comunicar. Y ahí surgió la idea de llevar a las redes alguien que nazca desde adentro, que sea propio. Y él primero que se me cruzó por la cabeza fue Daniel". A la hora de explicar por qué pensó en él. define: "Es una persona muy honesta, transparente, como empleado es fantástico. Por eso en cada video lo que más queremos es que sea él, que se muestre tal cual es. Sin darle letra, sin decirle tenés que decir esto o aquello". A su lado, El Dani lo escucha mientras se emociona y dice con humildad: "Sabés lo lindo que es que hablen así de uno".

De esta forma, empezaron a subir en mayo las historias y reels que van creando, donde El Dani va contando las promociones y descuentos de cada semana, sugiere productos con entusiasmo, habla con la gente y con sus compañeros de trabajo a los cuales incluye en cada pieza. Esta semana hicieron una cápsula con una veintena de artistas de un circo que recorren una sucursal con gran destreza y donde no falta el humor, y también lanzaron una campaña con sorteos por el día del niño.

#### La historia detrás de El Dani

La vida de Daniel tuvo sus momentos duros, pero él decide cada día que, pase lo que pase, no se le irá la alegría. A los 14 años empezó a trabajar porque quería ayudar a sus padres, su primer destino fue una distribuidora de vinos donde era repartidor. De aquellos años recuerda que ya en esa época conoció a La Gallega porque entraba a uno de sus depósitos a llevar mercadería. Luego trabajó en el Pami, primero como peón haciendo de todo un poco y luego fue ayudante de cocina. Ahí empezó su vínculo con la gastronomía que llega hasta hoy, porque él siempre estuvo en las rotiserías de La Gallega.

Pero un hecho le torció el rumbo. A los 26 años un camión cruzó en rojo y chocó la moto en la que viajaba. Tres meses estuvo en cama, de ese tiempo recuerda la enorme voluntad de su familia, y vuelve a emocionarse cuando habla de

su hermano menor, Adrián, que lo asistió todos esos meses y de su hermano mayor que supo estar presente cuando más lo necesitó. De eso pudo reponerse, pero poco tiempo después la casa de su familia se prendió fuego "entera", enfatiza. Y tuvieron que volver a arrancar.

"Nada te tiene que tirar abajo", dice al tiempo que revela que hubo una época donde la tristeza lo colmó. Y ahí la sanadora fue su mamá, La Pocha. "Yo quería trabajar pero no conseguía nada, estaba con depresión por no tener trabajo, me sentía afuera del sistema, fue un tiempo que bajé mucho de peso. Vino mi

toco ella de la deta llevo "I mí e mes per. I pero las r da q

mei

Tam

# e sus % real

ani



MARCELO BUSTAMANTE. LA CAPI

ná y me dijo que le dé una fopia de mi currículum porque charlaba mucho con las chicas sucursal de Córdoba al 7.700", lla. Así, fue La Pocha la que ó su CV a La Gallega.

Entré gracias a mi mamá. Para lla vale oro. Y después de nueve es sin trabajo me llaman del sú-No es porque estoy acá, te lo juro, o para mí fue tocar el cielo con nanos", define. Y claro, recuerue era el año 2000 y ya se venía r la crisis del 2001 por lo cual era or que lo encontrara ocupado. Ibién agrega que un gran sostén quel momento, y también hoy, fue su pareja, con el que está desde hace 29 años.

Desde un primer momento a Daniel le fue muy bien en la empresa. Ocupó distintas posiciones en la cocina de casi todas las sucursales, pero donde más trabajó y donde se lo encuentra hoy es en la esquina de Mitre y Pellegrini. Respecto de la empresa fundada por el recordado Sabino Álvarez, Daniel reflexiona: "Sabino estaba siempre y te soy honesto, La Gallega es una empresa de familia, son gente que se saben los nombres de los empleados. Si un empresario sabe tu nombre no sos un número, sos una persona".

#### De influencer a coach

Antes de ser la nueva cara del súper, El Dani, sin saberlo, estaba entrenando. Es que en su Facebook personal él ya subía fotos graciosas en el trabajo, eso sí, aclara que él jamás se ríe de otra persona, sino que le gusta hacer reír. "Me tiraba en una mesa de productos en oferta y escribía cosas como: no sé si trabajar o esperar a que alguno me compre", recuerda mientras se ríe y agrega "la gente me ponía cosas como qué loco, que ídolo, ellos saben que no tengo filtro, yo soy así".

Pero, por otro lado, El Dani también tiene otro rol en la empresa, porque como parte de su expertise es saber atender bien a la gente, lo que hace es aconsejar a los más nuevos a la hora de atender a los clientes. "Yo les digo que sean simpáticos, que no hablen entre ellos, sino que charlen con la gente, que les pregunten cosas, que les avisen que ya los van a atender. A mí vienen los clientes y me cuentan de todo, yo miro a la gente, le pregunto cómo están", dice.

Los recursos humanos son claves para este rubro, tanto que Fernando dice que un cliente puede dejar de elegir un retail por precio o por servicio. Pero el precio es una variable que se va modificando, en cambio una persona que no tuvo un buen servicio es posible que no vuelva más. Es por eso que siempre están profesionalizando los recursos: "Hay que estar capacitado para trabajar con el cliente y Dani conoce muy bien de eso". Al cierre de la entrevista, Fernando proyecta que hay Dani para rato en las redes de la empresa, así que va nació una estrella.





MARCELO BUSTAMANTE. LA CAPITAI





# Industria del juguete: la importación pisa fuerte

En Argentina existen 180 pymes que producen juguetes, aunque el 70% del mercado son productos que ingresan de China. En la gestión de Javier Milei, ¿ingresan más productos importados que antes?

n



Azul Martínez Lo Re Negocios

negocios@lacapital.com.ar

n tiempos de libre mercado y apertura de ciertas barreras que operaban al ingresar artículos de otros países, cabe preguntarse hoy, en el Día del Niño, si las medidas de la gestión del presidente Javier Milei afectaron directamente al crecimiento de las importaciones y a la oferta de mercadería. Esto mismo se propuso averiguar Suplemento Negocios del diario La Capital, a la hora de entrevistar al presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Matías Furió, y a dos mayoristas de juguetes de la ciudad de Rosario, que dieron su opinión sobre la

realidad del sector, que comprende tanto a importadores, como a fabricantes y a comerciantes.

Sobre el ingreso de juguetes de afuera, que en su mayoría son de China, y ante la pregunta de si los volúmenes aumentaron por el incentivo del gobierno nacional, Furió indicó a Negocios que el rubro no está ajeno al contexto recesivo que está atravesando la economía, con una caída del 30% de las importaciones en el primer semestre del año. "Hay menores trabas pa-

ra importar, está todo mucho más automatizado y lo que tiene que ver con las solicitudes de importación vienen bien, pero todavía no hay cupo de dólares y continúan las restricciones para el acceso al mercado de cambios a los 30 y 60 días de liberada la mercadería de la Aduana", señaló el directivo.

Evolución de las importa-

Evolución de las importaciones del sector, en USD FOB, primer semestre años 2022-2024. (Gráfico de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete). Algo interesante a destacar, es que el negocio de las importaciones cambió a lo largo de los años y mientras antes había empresarios de Rosario que ingresaban de forma directa juguetes de afuera, hoy los grandes importadores se concentran en Buenos Aires. En la ciudad lo que hay son mayoristas que les compran a estos importadores gran cantidad de mercadería y luego la revenden a una red de comerciantes, tanto titulares de jugueterías de barrio como de ba-

zares o regalerías, que llegan con su oferta al usuario final.

"Hay muchos importadores que se retiraron del circuito porque el mercado se redujo, van quedando los más grandes y concentrados en Buenos Aires porque tienen ventajas a la hora de importar, si yo puedo ingresar u\$s100 mil de mercadería, allá pueden ingresar el triple, por eso le venden al país. La cadena es del importador al mayorista y de este al minorista y otra cosa a remarcar es que después de la pandemia, las ventas se hacen casi todas a través de whatsapp

Sigue en la página 7



#### Viene de la página 6

o páginas web, la circulación de gente en locales como el nuestro bajó mucho", indicó a Negocios Diego Sauán, al frente del mayorista Milenium, con más de 100 años de trayectoria en Rosario.

Las importaciones se pagan con un cupo de dólares que se habilita a cada importador, pero los mayoristas abonan la compra en pesos con el tipo de cambio a dólar blue. Según Miguel Rucco, al frente de Peni, marca de venta al por mayor, en general los negocios como el suyo tratan de hacer un mix entre juguetes importados y de industria nacional, aunque el dominio en todo el sector lo tiene la mercadería proveniente de China, que controla un 70% de la oferta en el país. "La proporción en Peni es un 40% de productos nacionales y un 60% que vienen de afuera, pero en locales minoristas la brecha crece y la mayor parte del stock es traído de afuera", indicó el empresario.

#### **Industria** nacional

En cuanto a la industria argentina, desde la Cámara del Juguete, explicaron que logró alcanzar un alto grado de competitividad, con empresas donde la producción no se terceriza y se utilizan componentes nacionales casi en su totalidad. Actualmente, tiene una participación del 30% del mercado local y si bien

exporta el 5% de la fabricación, se registran unas 30 empresas que comercializan a países de la región como Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú, pero también a territorios más desafiantes en términos de tamaño y exigencias comerciales como Estados Unidos y México.

El principal problema, frente al ingreso de mercaderías provenientes del exterior, es su poco grado

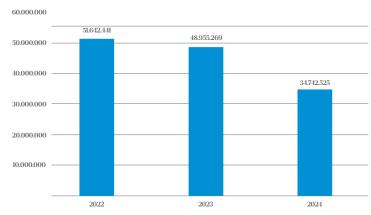

La baja del consumo hizo que caiga el volumen de ventas y, por tanto, de importaciones

de innovación, debido a la falta de inversión en maquinaria productiva que permita generar juguetes con ciertas complejidades como engranajes, luces, sonidos, placas electrónicas, motores eléctricos, funcionamiento a pila o autonomía con controles remotos. Así lo analizó Rucco, quien consideró que en su mayoría son estáticos y de materiales como plástico, principalmente autos, camiones, muñecas sencillas en sus detalles, pata a pata y sets de artículos de cocina o maquillaje, entre otros.

De hecho, el informe de la Cámara sostiene que el plástico está presente en el 85% de los productos nacionales y las piezas de cada juguete se obtienen a través maquinaria adquirida en el período de la post convertibilidad. El abastecimiento se concentra en pocos proveedores de materias primas (polipropileno, polietileno y poliestireno de alto impacto), materiales metálicos (hierro, acero), papeles, cartulinas, cartón, textiles y mecanismos básicos.

### Los números de este mercado

El mercado argentino de juegos y juguetes presenta una red de aproximada $mente\,3.500\:comercios\:de$ los cuales 3.200 son pequeños comercios de barrio y 300 son bocas de grandes cadenas de jugueterías. Los super e hipermercados explican un 30% del canal de comercialización, según señalaron desde la Cámara del Juguete. En lo que respecta al consumo, en el primer semestre del 2024 se registró una caída del 20%, pero en julio ya se registró una mejoría en el nivel de actividad.



# n

### Las claves del negocio

# Los secretos de la trufa, el "oro negro" de la gastronomía mundial

El kilo de trufa puede cotizar hasta u\$s 1300 el kilo. Cosecharlas demanda paciencia e inversión









FOTOS: LEONARDO VINCENTI. LA CAPITA



Fernanda Blasco
La Capital
fblasco@lacapital.com.ar

s miércoles por la noche y el viento empuja hacia abajo el termómetro en Rosario. Sin embargo, los clientes siguen llegando al selecto restaurante de la zona norte que promete un menú dedicado a una de las joyas de la gastronomía mundial. Algunos no tienen suerte. "Está todo reservado, no queda ni una mesa", aclara en la recepción una joven a un grupo de amigos, que ponen cara de intriga y se resignan a abandonar el local. Un libro, unas postales y una ilustración ubicados en el ingreso ofrecen algunas pistas. Está claro que los comensales de esta noche conocen el secreto. pero si alguno tiene mala memoria puede recordarlo con solo mirar el papel sobre su mesa donde se detalla un particular menú de cinco platos: es noche de trufas.

¿Cuál es el hechizo de la trufa? ¿Qué elementos se conjugan para convertirla en estrella gourmet? ¿Cuáles son las claves para iniciarse en este negocio? Para empezar, un dato clave: el gusto de la trufa es difícil de explicar. Están quienes arriesgan "umami", un sabor que incluye dulce, ácido, salado y amargo. Si se pregunta a quienes la comen habitualmente, las respuestas varían. "Tierra". "Azufre". "Humedad". "Col". "Nuez". "Es más aromática que sabrosa". "El gusto lo sentís a lo último». "Resalta los sabores que la acompañan". Estas fueron algunas respuestas que recogió La Capital, tras probarla y pedir ayuda para definirla.

#### Las primeras trufas en Argentina

"Cuando empezamos no había trufas en Argentina", rememora Gianni, que en el documento figura como Juan Carlos Lagrotte, presidente de Trufas del Nuevo Mundo, la trufera más grande del país. En 2001, cuenta a La Capital, comenzó a investigar los productos más valiosos en el plato. Tras analizar foie gras, caracoles y caviar, cayó bajo el hechizo de las trufas. Con la decisión tomada, se asoció con un amigo y el papá de su amigo. Fue necesario aprender de expertos en España y luego volver al país para explorar las zonas donde se podían llegar a cultivar trufas. Hallaron su lugar en el mundo al sur de la provincia de Buenos Aires.

El alto costo de las trufas está vinculado a su complejo desarrollo. Luego de encontrar el terreno ideal, Gianni debió conseguir semillas de roble para plantar, porque la trufa es una espora que tiene una relación simbiótica con las raíces del árbol. "Desde que plantás el roble hasta que tenés las primeras trufas pasan entre 5 y 6 años", resalta.

El camino de las trufas también requiere fe: crecen bajo tierra, no se las puede ver. Hasta que los primeros arriesgados lo intentaron, nada podía anticipar que efectivamente las trufas pudieran crecer en tierra argentina. Detalle no menor: las trufas maduras son detectadas por perros.

Otra parte de la exclusividad de las trufas está vinculada a su corto período de cosecha. Se la recolecta en junio, julio y agosto, cuando el frío permite a la trufa llegar a la madurez. Y una vez recolectadas, las trufas deben ser procesadas en una planta. Se las hidrolava, pero hay parte del proceso que es manual. Se deben enfriar y clasificar. Luego prepararlas para los envíos. Las trufas no pueden ir al freezer ya que se rompen y pierden sus propiedades.

#### Los números de la trufa

"La trufa implica una gran inversión, es un proceso largo que demanda dinero a cada paso", re-

conoce Gianni. Hace algunos cálculos para dar una idea. Comprar una planta ronda los u\$s 8.000, a lo hay que sumar la compra o alquiler del campo, la instalación de riego (que para unas 5 hectáreas ronda los u\$s 100.000), el pago a los expertos que se necesitan en el proceso, los perros entrenados para recolectar trufas maduras, la planta procesadora y los costos de envíos, entre otras cosas.

El emprendimiento de Gianni y sus socios fue el puntapié inicial. Luego en 2011 nació Trufas del Nuevo Mundo como pool de inversión, en su mayoría integrado por argentinos. Este año, la firma cosechará entre 500 y 600 kilos de trufa. El objetivo es, en dos años, llegar a las 2 toneladas. En paralelo, con los años comenzaron a aparecer otros grupos en el país también dedicados a la trufa, en Buenos Aires, Córdoba, Río Negro. ¿Podría haber trufas en Santa Fe? "Lo dudo. El clima es muy seco y hay altas temperaturas en verano, esto no ayuda", analiza Gianni.

Las trufas más selectas son las "extra", las perfectas, de 30 gramos. Después vienen la trufa de primera calidad, algo deformada, y los trozos de trufa de primera. Las trufas de segunda calidad no están maduras. Según la trufa, la cotización sube hasta u\$s 1300 o baja a u\$s 600 el kilo. Con los restos se hacen aceite, puré, salsa, fideos. "Estos produc-

tos apenas si tienen trufa", critica. Paradójicamente, su bajo precio hace que funcionen para muchos como puerta de entrada.

#### Menú de trufa en Rosario

Trufas del Nuevo Mundo vende el 90% de su producción al exterior: Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Japón. El resto se vende en el país, en un circuito reducido integrado por Buenos Aires, Mendoza y Rosario. Gianni asegura que, en promedio, los restaurantes compran entre 150 y 300 gramos de trufas por semana.

El restaurante Refinería, de Rosario, incluye siempre en su carta de invierno algún plato de trufa, explica Miguel Avalle. Gianni alaba el "talento único" del chef Carlos Avalle a la hora de trabajar con trufas. De hecho, Avalle es embajador de la firma y participa cada 20 de iunio del Festival de la Trufa. En el menú especial que homenajeó a la exclusiva trufa se ofrecía manteca de trufas y tuétano, arroz valenciano con huevo trufado y coliflor, merluza negra con papa trufa y topinambur y costilla de novillo con jugo de trufa. Platos acompañados por vinos de la bodega Weinert. De postre, baba trufado/crema de coñac y mascarpone. Quedan dos semanas de agosto para disfrutar la trufa. O esperar al año que viene.